

### **DESPIDOS**

Fausto Spotorno, uno de los economistas cercanos a Javier Milei, tuvo que renunciar al Consejo Asesor que coordina Demián Reidel, por haber criticado el tono de la rueda de prensa de Luis Caputo junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili. "Echalo", fue la orden presidencial. El 7 de julio Spotorno se despidió por la red X. Cinco días después, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el ingreso de nuevos integrantes, entre ellos el empresario Teddy Karagozian. El poderoso textil dijo ayer en La Nación+ que "estamos despidiendo más gente que en el sector público" y afirmó, tajante, que no veía crecimiento de la economía. Todavía no se sabe si su asesoramiento será más efímero que el de Spotorno.



La CGT se reunió con el Gobierno. Pidió cambios en la Reforma Laboral y en el piso de Ganancias. Nuevo encuentro en dos semanas P/7

## Tire y afloje

40

Voces en la frontera, por Irene Vallejo

Caputo hace lobby para que los agroexportadores liquiden y recibir algún flujo de dólares P/12/13

Una voz en el teléfono Por Leandro Renou



#### Por Irina Hauser

El Gobierno anunció que la Inspección General de Justicia (IGJ) ya no será un organismo de control sobre sociedades locales, extranjeras, asociaciones y fundaciones. El Ministerio de Justicia anunció que será considerada como un "servicio económico de interés general" que quitará trabas "burocráticas" para fomentar inversiones. Así como habrá escasos requerimientos para constituir una sociedad local, menos todavía habrá para el desembarco de sociedades extranjeras y off shore. El país iría camino a ser un paraíso fiscal. La falta de información sobre la composición societaria, la evolución patrimonial y los balances podría dar pie a estafas y otros delitos, hasta lavado de dinero. Uno de los modelos que se profundizará, explicó el ministro Mariano Cúneo Libarona, es el de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), que permite armar una empresa en cuestión de horas, sin capital ni rendición de cuentas. La banda narco de los Monos, para ilustrar, creó más de 40 SAS para usar facturas truchas y comprar propiedades como mecanismo de blanqueo.

El capítulo que habilita la posiblidad de que las asociaciones civiles y fundaciones participen en sociedades anónimas (ver aparte), como las deportivas, es solo un aspecto de una gran reforma que el inspector general, Daniel Vitolo, viene implementando desde el inicio de su gestión, bajo el modelo libertario. Para eso firmó más de una decena de resoluciones que comenzaron a barrer con requisitos y modos de fiscalización sobre las sociedades, siempre con el objetivo de la atracción de inversiones como excusa. La resolución 15/2024, que es la que se anunció este martes, reformatea todo el funcionamiento del organismo. El pensamiento de Javier Milei se basa en sostener que el Estado es corrosivo para la actividad económica privada y para la autonomía de los negocios particulares, por eso su gestión hace prevalecer los deseos y necesidades de los grandes capitales, el interés individual sobre el colectivo. "Nuestro norte es desregular, simplificar y eliminar trabas mal impuestas a los argentinos de bien y facilitarles los procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida Argentina", sostuvo Cúneo Libarona. Desde el sentido común, ¿quién no quiere evitar la burocracia? Pero el ministro apunta a criticar el modelo tradicional de la IGJ, y



Cúneo Libarona y el anuncio de la resolución.

### Reformateo completo de la IGJ

# Con el país camino a ser un paraíso fiscal

en particular, a la gestión anterior que, que fue casi opuesto: "La Inspección General de Justicia durante mucho tiempo fue -dijoun organismo intervencionista que avasalló sus competencias, se salteó la Constitución Nacional y generó grandes daños y perjuicios en todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la Argentina (...). Eso se terminó. Esta normativa es un paso más dentro del cambio de sistema que estamos implementando. Tiene como objetivo respetar la voluntad de las partes, sin inmiscuirse en decisiones que son puramente de los tipos sociales".

¿Para qué se aplicaban controles? Para evitar fraudes legales,

### Lo que se flexibiliza

La desregulación y simplificación de sociedades constituidas en el país implica que los capitales privados podrían burlar -por ejemplo- reclamos de acreedores que reclamen alguna deuda, o facilitar estafas a cónyuges o herederos, ya que no hay verificación patrimonial (se habilita una suerte de blanqueo de hecho) sobre lo que una firma posee ni sobre sus dueños, los bienes no tienen que estar afectados a la sociedad empresaria, no se exigen garantías de directores, no se requiere certificado de inhibición de bienes en caso de una reorganización societaria, no se verifica la llamada

"Nuestro norte es desregular, simplificar y eliminar trabas mal impuestas a los argentinos de bien". Cúneo Libarona

para prevenir daños a terceros (acreedores, herederos, socios), para detectar lavado de dinero (como el caso de los Monos) para evitar actividades ilícitas (como las estafas piramidales), para implementar políticas que protejan el interés general y el bien común. Algunos expertos sugieren, por ejemplo, que esto último se podía lograr con la regularización de los clubes de barrio, que incluso ahora podrían estar en peligro y la paridad de género en los directorios de las sociedades. La política oficial, es evidente, va por otro carril.

"prima de emisión" (cuando se hace un cambio de capital y se emiten nuevas acciones) lo que puede perjudicar a socios minoritarios, se reducen "exigencias contables" (sic) en general.

La anunciada simplificación de "los trámites y se flexibiliza la constitución, el funcionamiento, disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones", implica que no se investigará si realmente persiguen el "bien común" o solo persiguen intereses personales. Las iglesias, fundaciones, confesiones y comunidades o entidades religiosas ahora regis-

tradas y fiscalizadas podrán dejar de estar bajo ese monitoreo y manejarse con sus propios estatutos. Los fideicomisos quedan eximidos de presentar estados contables, igual que los "contratos asociativos".

A las sociedades extranjeras

no se les pide plan de negocios,

cuál es su patrimonio, no se exige "acreditar la titularidad de activos en el exterior" para poner anotar sucursales", no importa quién es el dueño y si es una cáscara, aunque se pida conocer al supuesto beneficiario. Se pueden inscribir "las sociedes off shore y aquellas constituidas, registradas o incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", dice el ministerio de Justicia. Lo que promete es usar "un criterio restrictivo al considerar su inscripción". Esto deja claro que la discrescionalidad está cantada. El uso de estas sociedades podría, como es conocido, facilitar evasión, lavado, fuga de capitales y otros delitos. ■ El plan del gobierno reivindica y reafirma el sistema de las SAS. Las introdujo el gobierno de Mauricio Macri -como un "estímulo para el capital emprendedor" – las restringió la gestión de Ricardo Nissen en la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández, y las resucita Milei con una resolución que vítolo ya había firmado. Se pueden constituir sin control de legalidad, ni exigencia de balances, con mínimo capital, un socio y en dos días. El ejemplo de los Monos, que armaban SAS desde la cárcel, es ilustrativo de cómo puede ser también una herramienta dudosa, igual que las off shore.

#### Por Daniel Guiñazú

Apenas doce horas después del regreso al país de la Selección Argentina bicampeona de América, el gobierno de Javier Milei apuró el paso para avanzar en la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas y permitir la incorporación de capitales privados. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Inspección General de Justicia (IGJ) habilitó a las asociaciones civiles sin fines de lucro a cambiar de régimen a partir del 1º de noviembre próximo.

La conversión a partir de esa fecha no será obligatoria ni automática sino que deberá ser sometida a la votación de los socios de cada una de las instituciones si se recibieran propuestas de incorporación de capitales privados. Si se opusieran, los clubes conservaran su actual funcionamiento y seguirán siendo propiedad de los socios como lo vienen siendo hasta ahora.

Si en cambio, se aprobara la privatización total o parcial, quedarán abiertas las puertas a los negocios que grupos empresarios nacionales o extranjeros, fondos de inversiones de procedencia dudosa e incluso particulares radicados en el país o en el exterior quieran o puedan hacer con la compraventa de jugadores y la infraestructura social y deportiva de las instituciones. Si no hubiera algún tipo de limitación que por el momento no se conoce, clubes que desde fines del siglo 19 forman parte del patrimonio cultural y emocional de la sociedad argentina podrían incluso hasta cambiar de nombre y mudarse de ciudad si una mayoría de inversores así lo decidiese.

El 23 de noviembre del año pasado y por una contundente votación de 45 a 0, la asamblea general de la AFA rechazó la posibilidad de que sus clubes afiliados pasen de asociaciones civiles sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas. "Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia", expresó en aquella oportunidad el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El único club que no se presentó a la asamblea fue Talleres de Córdoba cuyo presidente, Andrés Fassi es un inversor con intereses en el fútbol mexicano (es copropietario del F.C. Juárez de la primera división azteca) y europeo y gestiona el club como si fuera una empresa.

Fassi cree que el actual modelo del fútbol argentino está agotado y que es imprescindible un viraje que permita la llegada de inversiones. Aunque votó junto con el resto de los clubes en contra de la privatización, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón alienta por su parte un esquema mixto que no vaya mas allá del 49 por ciento de participación del capital privado y con-

Milei apura la privatización del fútbol tras el triunfo de la Selección

## Subido a la Scaloneta para vender los clubes

La IGJ habilitó a las asociaciones civiles a reconvertirse en sociedades anónimas deportivas para incorporar inversores. Se aviva la tensión con la AFA. Papelón de Cúneo Libarona.



Francos, Milei y Scioli, que viene teniendo reuniones con inversores argentinos en el exterior.

serve el poder de decisión de los asociados. Durante su primer mandato, Verón recurrió a capitales chinos para terminar la reconstrucción de su estadio.

El decreto de reglamentación de las SAD que prepara el ministro Federico Sturzenegger será pu-

los hinchas desde el balcón de la Casa Rosada. Pero desde la casa madre del fútbol ni siquiera se dio respuesta a esa invitación. Ante el desplante, desde la Casa de Gobierno se aclaró que la convocatoria no fue "formal", acaso restándole valor a la palabra presi-

"Viven una fantasía constante. No hay dólares en las SAD, solo pobreza y miseria.

¡¡¡Hoy nada pasó!!!". Pablo Toviggino

blicado esta misma semana y pondrá definitivamente al gobierno en la vereda de enfrente de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente Tapia. El retorno de la Selección Argentina luego de su consagración en Miami ante Colombia puso en evidencia esa tensa relación. El presidente Milei invitó al equipo a saludar a

dencial que se hizo pública a través de una entrevista radiofónica.

### La AFA no la ve

Poco después de conocerse la disposición de la Inspección General de Justicia aceptando la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas, Pablo

Toviggino, tesorero de la AFA y el dirigente más cercano a Tapia en el manejo del día a día del fútbol argentino, escribió en sus redes sociales: "Seguimos de Titulares Falsos ??? Porque no informan el fracaso mundial que significa para las entidades deportivas !!! Viven una fantasía constante. No hay Dólares en las SAD, solo pobreza y miseria. Hoy NADA PASÓ!!!".

Tras esto, Toviggino agregó: "Nada Cambió. AFA sostiene su Estatuto que impide las SAD. La medida Judicial Federal está Vigente. La AFA es de los Clubes!!! Disfrutemos el Bicampeonato de América!!! En fin...". La medida a la que se refiere Toviggino es la cautelar que aceptó la Cámara Federal de San Martín en la que le ordena al Estado la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 que permiten la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas. El gobierno interpreta que ese fallo solo tiene vigencia dentro de la jurisdicción

de esa cámara y por eso decidió avanzar en el tema.

El papelón. También se expresó sobre el tema el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero cometió groseros errores en los ejemplos que empleó. "En el mundo totá Real Madrid, 450 millones de euros anuales, tercero el Barcelona 07 y cuarto el PSG. Todos los clubes 24 siguen con capitales privados. Todos clubes importantes, que han crecido enormemente", expresó el ministro desconociendo que Bayern Múnich no tiene más de un 25 por ciento de inversión privada y que Real Madrid y Barcelona son clubes cuyos dueños son los socios aunque presididos por magnates como Florentino Pérez y Joan Laporta.

El propio Milei dio la pauta de que estaba dispuesto a ir a fondo con la privatización cuando el sábado previo a la final de la Copa América publicó en su cuenta de la red X una formación de la Selección Argentina indicando debajo de cada jugador el club donde se desempeñaban y preguntándose porque la AFA permitía que el plantel titular provenga de la sociedades anónimas deportivas. "Acaso será que los resultados serán importantes y que las SAD tienen a los mejores? Basta de socialismo pobrista en el fútbol", chicaneó el Presidente cuyos voceros afirman sin ninguna comprobación que habría inversiones por 3000 millones de dólares esperando que se dicte el marco legal adecuado para aterrizar en algunos de los clubes más importantes del país.

En voz baja o no tanto se murmura que el City Group, el poderoso grupo propietario del Manchester City, el Chelsea de Inglaterra y magnates del mundo árabe y de los Estados Unidos podrían aparecer ofertando por clubes argentinos. Pero son solo rumores lanzados desde el mismo gobierno que circulan en el ambiente del fútbol. Si es un hecho que el secretario de Turismo Daniel Scioli, el secretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, la diputada Juliana Santillan y el empresario Guillermo Tofoni vienen teniendo reuniones con inversores argentinos y del exterior. Pero no más que eso.

Desde la madrugada del lunes pasado, a Chiqui Tapia se le amplió su espalda política para dar la pelea por los clubes en poder de los socios. Con dos Copas América y una Copa del Mundo en las vitri-

Se murmura que el City, el Chelsea y magnates árabes y de EE.UU. podrían llegar, pero son sólo rumores lanzados desde el mismo gobierno.

dos los clubes son sociedades con capitales privados y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza", comenzó durante una conferencia de prensa de ayer sobre la reforma de la IGJ (ver aparte). "El club que más plata maneja -dijoes el Bayern Munich, porque los dueños son Adidas, una empresa de seguros, Allianz, 450 millones de presupuesto anual. Segundo es-

nas de la AFA costará removerlo. Mucho más si en los inminentes Juegos Olímpicos de París, otra Selección Argentina se cuelga la medalla dorada del fútbol. Con el falso pretexto de que se podrán ganar más títulos y contratar o retener los mejores jugadores el gobierno apura la privatización de los clubes. La mayoría de los hinchas vería con agrado dejar todo como está.

#### Por María Cafferata

Santiago Caputo metió la cuchara en los organismos de inteligencia y ahora no quiere dejar cabos sueltos. El asesor estrella del presidente, que estuvo detrás de la reestructuración de la AFI y el revival de la SIDE, necesita blindar ahora el único organismo que se encarga del control y seguimiento de los servicios de inteligencia argentinos: la Bicameral de Inteligencia. Fue por este motivo que Martín Menem le quitó el lugar que le había prometido a Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal) para dárselo a un libertario y desató, así, la guerra con uno de sus principales aliados en el Congreso. El bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto está furioso y se resiste a resignar un lugar: se sienten traicionados por Menem y advierten que, sea cual fuere el desenlace con la Bicameral, se lo terminarán "cobrando" al gobierno en el futuro.

En Hacemos Coalición Federal están que echan chispas. Algunos, como Nicolás Massot y Emilio Monzó, ya no pueden ni ver a Menem. La semana pasada, cuando se reunieron en su oficina para discutir los lugares en las comisiones, terminaron a los gritos con el riojano. Y ya al segundo encuentro, que se realizó el lunes, ni fueron. La pelea era por la conformación de la Bicameral de Inteligencia, que tendría que haber designado a sus autoridades hace siete meses. En HCF denuncian que Menem les había prometido, como resultado de un acuerdo político más amplio, representación en todas las comisiones bicamerales. Y que después, repentinamente, no sólo les quitó ese lugar en la Bicameral de Inteligencia, sino que Menem, además, maniobró a sus espaldas para conformar la comisión sólo con el PRO y el radicalismo.

"Creen que tienen el derecho a manejarse como virreyes. Nos necesitan, pero después no nos quieren", masculla, con bronca, un dirigente de HCF que responsabiliza a Menem por toda la "desprolijidad" del asunto. El presidente de la Cámara baja, en efecto, había tenido que accionar la conformación de la comisión a las apuradas a pedido de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad se había enterado que Leopoldo Moreau continuaba ejerciendo la presidencia de la Bicameral –ya que el oficialismo, al retrasar su conformación, había permitido que las autoridades se prorrogaran— y que estaba encabezando una investigación que la afectaba directamente. El diputado kirchnerista había comenzado a entrevistarse con algunas de las personas detenidas tras la marcha contra la ley Bases que denunciaban que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) las había sometido a un inLa batalla por el órgano de control de la Inteligencia

# Con la cuchara en la Bicameral

Con la intención de blindar la Bicameral de Inteligencia, Santiago Caputo y Martín Menem tensionan la guerra con Pichetto.



El bloque que comanda Pichetto está furioso y se resiste a entregar la silla de Monzó a LLA.

terrogatorio ilegal: además de gasearlas, las fuerzas de seguridad las hostigaron preguntándoles por sus afiliaciones políticas y partidarias. Y la SPF depende del Ministerio de Seguridad.

Frente a esta situación, Menem tenía que acelerar el nombramiento de los siete diputados que integrarían la Bicameral (los senadores ya habían sido designados, en su mayoría). Pero tenía que hacerlo de manera tal que el oficialismo conservara el control de la comisión. Tres lugares le correspondían a Unión por la Patria y el resto los repartió entre el PRO (Cristian Ritondo), la UCR (Mariela Coletta) y los propios: el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, y el chubutense César Treffinger. Dado que LLA no cuenta con muchos más diputados que el resto de los bloques -tiene solo 38-, el acuerdo con HCF a principio de año había sido que un lugar sería para ellos y el otro para HCF (Monzó). Pero el oficialismo no confiaba en Monzó y se lo terminó quitando.

"Nos cagaron, pero nos la vamos a cobrar", prometió, irritado, un diputado de HCF. Pichetto y el cordobés Oscar Agost Carreño se reunieron el lunes de nuevo "Creen que son
virreyes. Nos necesitan,
pero después
no nos quieren",
mascullan con
bronca en HCF.

con Menem para intentar bajar los decibeles. Los "policías buenos" –como los llaman, entre risas, en la bancada– querían evitar una ruptura definitiva con el oficialismo. El enojo se venía acumulando hace semanas y la "traición" de Menem era la última gota: había que evitar que la sangre llegara al río. Sin embargo, si bien la reunión se dio en términos más amigables que el encuentro del jueves pasado, no hubo acuerdo entre las partes.

Menem fue tajante. Les confesó que no hay lugar para Monzó en esa Bicameral –un cambio discursivo ya que, hasta la semana pasada, el presidente de la Cámara insistía que por D'-Hondt no les correspondía un lugar— y que los dos lugares quedarían en manos de LLA. Pero que se podía compensar políticamente por otro lado. Es decir, les confirmó que el resto de los acuerdos —Pichetto presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el cordobés Carlos Gutiérrez integrante de la Bicameral de Seguridad Interior y la salteña Pamela Caletti integrante de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso— se mantendría. Pero no Monzó.

Pichetto y Agost Carreño insistieron, sin embargo, en el lugar de Monzó. Aunque sospechan que, a la larga, Menem terminará conformando la Bicameral de la manera que quiere Santiago Caputo (es decir, sin ellos). Y es que LLA, en lo que respecta al mundo de los espías, confía más en Emiliano Yacobitti -a quien le responde políticamente Coletta- que en Monzó y Pichetto. Algunos dirigentes de HCF propusieron negociar con UxP para imponer el tema en el recinto, pero no tuvieron mucho respaldo. Y es que para HCF todavía no es negocio romper todo tipo de relaciones con Milei. Buscarán, primero, objetivos más chicos para vengarse.

#### Por Luciana Bertoia

Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), Javier Milei concretó la resurrección de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el organismo que se convirtió en sinónimo de los sótanos de la política y la justicia de la Argentina. La vuelta de la SIDE se decidió dos días antes de que se cumplan los 30 años del atentado de la AMIA –causa que los servicios desviaron y usaron de acuerdo a sus intereses, sobre todo para allanarse el camino para posicionarse como mano derecha de jueces y fiscales. La reforma del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) debilita el control que ejercerá el Congreso: su titular ya no necesitará contar con el acuerdo del Senado para manejar el organismo.

El Gobierno cree que el sistema de inteligencia nacional se pudrió en los últimos treinta años —como si hubiera sido ejemplar durante la dictadura, cuando manejó tres centros clandestinos o se dedicó a la persecución de los militantes de la región. Esa interpretación puede extraerse del DNU 614/2024 con el que resolvió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)—que tuvo una existencia efímera de menos de diez años.

"Que se haga una reforma de este tipo por DNU es un disparate", dice el diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, quien hasta el año pasado presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). "La inteligencia es un régimen que puede afectar los derechos de los ciudadanos, lo que requiere que exista un control democrático. El control empieza con la discusión de la propia ley".

En el Gobierno están dispuestos a que el Congreso tenga un rol marginal. La Casa Rosada, de la mano del asesor todoterreno Santiago Caputo, confirmó que al frente de la SIDE continuará Sergio Darío Neiffert, que había llegado al edificio de la calle 25 de Mayo después de la salida abrupta de su anterior titular, Silvestre Sívori, bajo acusaciones de que espiaba a funcionarios del propio gobierno a pedido del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La novedad es que Neiffert no necesitará conseguir el aval de la Cámara alta. Ése era un requerimiento que se incluyó en 2015, cuando se reformó la ley de Inteligencia –que había sido aprobada en el tumultuoso 2001.

Neiffert –léase Caputo– tendrá a su cargo la SIDE –que estará subdividida en cuatro organismos desconcentrados–y controlará los fondos reservados que van a Defensa y a Seguridad para determinadas actividades de inUna reforma del sistema de inteligencia sin debate

## La vuelta de la SIDE enciende las alarmas

Desde Unión por la Patria (UxP) califican de "disparate" que se esquive la discusión parlamentaria, mientras advierten sobre la posible vuelta de viejas prácticas.



La Casa Rosada, de la mano de Santiago Caputo, confirmó que al frente de la SIDE continuará Sergio Darío Neiffert.

teligencia. Es posible que eso presagie algún tembladeral con Patricia Bullrich. La ministra de la relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.

La administración Milei miró bastante hacia Estados Unidos para diseñar la nueva estructura o, al menos, para copiar algunas siglas. Dentro de la SIDE funcionarán cuatro organismos desconcentrados:

- El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que se ocupará de cuestiones exteriores y estratégicas. Estará a cargo de Alejandro Colombo, un exintegrante de la SIDE menemista que fungió como delegado en Roma y que tuvo un regreso con Mauricio Macri.
- La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que busca ser una réplica de la National Security Agency (NSA) y deberá lidiar con cuestiones de seguridad inte-

rior tales como crimen organizado, narcotráfico, armas y amenazas contra el orden constitucio-Seguridad ya había competido en nal. Estará en manos del comisael pasado con Sívori y Posse por rio general retirado Alejandro Cecati. Durante el macrismo, Cecati tuvo el cargo de director general de protección de Estado.

fueron hackeadas la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. La AFC estará al mando de

El Gobierno quiere que el Congreso tenga un rol marginal. El jefe de la SIDE ya no requerirá del aval del Senado.

Como tal, era responsable de las custodias de Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Gerardo Milman.

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que se ocupará de, por ejemplo, asegurar las bases de datos del Estado. El fundamento de la introducción de este organismo es que en el pasado

Ariel Waissbein.

La División Asuntos Internos (DAI), que permitirá técnicamente a los agentes denunciar alguna ilegalidad por parte de sus superiores. No trascendió quién estará al frente de esta división, aunque se estima que será un funcionario de confianza de Neiffert.

Tanto el titular de la SIDE co-

mo los directores de los órganos desconcentrados permanecerán en sus cargos durante cinco años, lo que excede un mandato presidencial. El Ejecutivo únicamente está obligado a comunicarle sus designaciones a la CBI, que no tiene posibilidad de objetarlas.

### Se encienden las alarmas

La reforma de inteligencia es compleja y no parece haber sido hecha a las apuradas. Hay quienes ven la mano, más allá de Caputo, de hombres ligados al exjefe de Operaciones Antonio Horacio "Jaime" Stiuso -cuyo desplazamiento dio lugar al nacimiento de la AFI.

Hay algunos puntos que encendieron alarmas:

Se amplía la definición de inteligencia nacional y se la habilita para la consecución de los intereses estratégicos de la Nación. "Es una ley, debería determinar

qué son los intereses estratégicos, porque bajo ese paraguas cual- 07 quier cosa podría ser considerada 24 como tal. Es decir, puede ser definido por el ejecutor de turno", advierte Roberto López, coordinador del área de Asuntos Estratégicos del Instituto de Políticas Públicas y Estado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Se incluye también la idea de contrainteligencia militar, algo que –a priori–está reñido con la prohibición de los militares de hacer tareas de inteligencia dentro del país.

Se abre la posibilidad a que el Poder Judicial vuelva a convocar a la SIDE como auxiliar de justicia, algo que estaba vedado por un decreto de Alberto Fernández. La propia Corte había en 2019 desaconsejado a los jueces que convocaran a la AFI para trabajar con las escuchas telefónicas -sobre todo después del festival de filtraciones que tuvo lugar durante el gobierno de Cambiemos.

■ El Gobierno también encomendó al Ministerio Público Fiscal (MPF) a crear una fiscalía especializada en inteligencia. Según fuentes del organismo, el procurador interino Eduardo Casal no estaba al tanto de la iniciativa que pensaba el Gobierno. En general, las secretarías o procuradurías se crean por delitos, no por origen. Por ejemplo, se investiga narcotráfico, terrorismo, trata, delitos de lesa humanidad -sin diferenciar si una causa, por ejemplo, tiene información que proviene de los servicios de inteligencia. "Es muy extraña la introducción de una fiscalía sobre inteligencia. Parece que están volviendo a establecer un vínculo que se había disociado", resalta Moreau.

Según un segundo decreto que se publicó, el 615/2024, Neiffert tendrá 120 días para generar una reforma profunda. En ese plazo, deberá reestructurar la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) -que todo indica que estará comandada por exjefe de la SIDE Juan Bautista "Tata" Yofre y uno de los gurúes de Milei-, el estatuto para el personal, el nuevo régimen de administración de fondos, el nuevo reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.

Además, Neiffert deberá aprobar un nuevo régimen para la incorporación de personal retirado, lo que posibilita el regreso de espías jubilados o la incorporación de militares o policías retirados. Durante la era Sívori, las áreas más importantes de la AFI eran manejadas por exintegrantes de las Fuerzas Armadas. "La reforma está hecha de manera tal que implique la posibilidad de rearmar toda la estructura y, de esa forma, traer a los viejos para sacar a los nuevos", explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

### Por Melisa Molina

El gobierno nacional, decidido a comenzar su "segunda etapa" de gestión, se prepara para enviar más proyectos de ley al Congreso y publicar más decretos que tienen el objetivo final de perjudicar a los sectores medios y bajos para hacer una brutal transferencia de recursos a los actores más concentrados de la economía. El gabinete, con la incorporación del flamante ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunió ayer. También estuvo allí el presidente Javier Milei que, por unos días, estará en el país tras su gira por Estados Unidos y antes de su viaje a Francia, que emprenderá la semana que viene.

En el todavía denominado salón Eva Perón -es posible que cambien ese nombre y le pongan al espacio "salón de Mayo" – hablaron de los proyectos de ley que se avecinan, muchos de ellos enmarcados en el Consejo de Mayo, un espacio cuya oficialización saldrá por decreto en las próximas horas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, sigue firme en su rol de ministro político. Ayer tuvo un encuentro con empresarios y el jueves se reunirá en el Congreso con los diputados dialoguistas para intentar consensuar una agenda legislativa.

El presidente Milei encabezó ayer por la mañana la reunión de gabinete. Una vez finalizada, salió con sus ministros al balcón de la Casa Rosada para saludar a algunos transeúntes que pasaban y le sacaron un par de fotos. Fue el primer encuentro del gabinete nacional al que asistió Sturzenegger. El desregulador llegó con facturas para el desayuno y habló de cómo viene avanzando con medidas como la de "cielos abiertos", y la vinculada a las SAD. La asistencia hubiera sido perfecta si no fuese por el faltazo que pegó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sí estuvieron presentes el titu-

Las medidas en carpeta para la "segunda etapa" del Gobierno

# Nuevos decretos y leyes a la carta

El Consejo de Mayo, el "DNU 50" y las reformas electoral y de Defensa están en la agenda del gabinete para lo que viene.



Milei y Sturzenegger en la Rosada.

Presidencia

Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros.

### DNU 50 y Consejo de Mayo

bajando para que en los próximos días pueda salir el denominado "decreto 50", que será un decreto modificatorio del decre-

En todas las carteras están tra-

Fue el primer encuentro del gabinete al que asistió Sturzenegger. Habló de los "cielos abiertos" y de las SAD.

lar de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; la canciller Diana Mondino; el de Salud, Mario Russo, y los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera

to 50/2019 para crear y eliminar secretarías y subsecretarías dentro de cada una de las carteras y también para asignarles tareas y competencias. Si bien la escritura del decreto está bastante avanzada, aún falta trabajo por parte de algunos ministerios. Una vez que todos esos textos lleguen a la Secretaría Legal y Técnica comenzará un proceso de elaboración de expedientes, informes técnicos, jurídicos y

otra serie de pasos formales que son inevitables y retrasan el asunto.

El decreto que sí estaría próximo a salir es el que oficializará la creación del Consejo de Mayo. Esa será una mesa en la que habrá un representante del gobierno, otro de los gobernadores, otro de los sindicatos, otro de los diputados, otro de los senadores y otro del sector empresario. El funcionario designado por Milei para ir en representación del gobierno sería Guillermo Francos. Si bien esa información aún no es oficial, el jefe de Gabinete ya está teniendo distintas reuniones con varios de esos sectores implicados. El martes se reunió en Casa Rosada con los principales referentes de la Asociación Empresaria Argentina, y tras el mitin, dijo que "dialogamos sobre los beneficios que traerán las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación –la Ley Bases y el paquete fiscal-, y conversamos sobre el contenido del Pacto de Mayo".

Mañana, en tanto, Francos irá al Congreso de la Nación para juntarse en la Cámara de Diputados con los bloques "dialoguistas". En el Gobierno explican

que la reunión estará enfocada, centralmente, en lo vinculado a la reforma electoral. Desde Casa Rosada quieren eliminar las PA-SO, tratar un proyecto de boleta única y, desde algunos sectores también amagaron con la posibilidad de bajar la edad de votación de 16 a 14.

En la previa de esa reunión, sin embargo, el bloque del Pro pre-

miento de partidos políticos y voto argentinos en el exterior; registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa; modernización laboral: bloqueo de empresas, reforma laboral, democratización asociaciones sindicales, trabajo en plataformas; Sociedades Anónimas Deportivas; Eliminación de los Registros Automotores, entre otras.

Cristian Ritondo, titular de la bancada PRO, cerró el documento con una especie de advertencia: "Nuestro bloque ha trabajado arduamente para impulsar las transformaciones que el país necesita, aportando su conocimiento y experiencia en diversas áreas de gestión. Gracias a nuestro compromiso, la Ley Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al gobierno nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno", dijo y luego agregó a modo de sutil amenaza: "estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el PRO hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos".

Aún no es claro quiénes serán los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores que se sentarán en la mesa del Consejo de Mayo. Todo pareciera indicar que esos encuentros serán simbólicos y no una mesa de trabajo real.

### La reforma laboral

Desde la Secretaría de Trabajo, mientras eso se termina de definir, ayer también se reunieron con la CGT para empezar a delinear otra de las cosas a las que el oficialismo quiere darle prioridad: una nueva reforma laboral para quitarle más derechos a los trabajadores. Desde la central obrera, sin embargo, dijeron que cuestionaron ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, partes de la reforma laboral que fue aprobada en el Congreso vin-

El decreto con más chances de salir en el corto plazo es el que creará el Consejo de Mayo, derivado del pacto.

sentó una carta dirigida a Francos y a Martín Menem en la que intentaron ejercer presión para incorporar la agenda legislativa que a ellos les interesa. En muchos casos, indicaron "coinciden con iniciativas que el gobierno nacional anunció en el último tiempo".

Allí mencionan: la baja en la edad de imputabilidad; reforma electoral: boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad en las primarias, financia-

culadas a la "Libertad sindical, protección antidiscriminatoria, Intermediación laboral a la figura de trabajadores colaboradores autónomos y a la fiscalización del empleo informal".

En esa línea, señalaron que el gobierno se comprometió a hacer modificaciones a la hora de reglamentar la ley según "las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a los funcionarios".

El secretario de Trabajo recibió a la cúpula de la CGT

# Se vieron las caras pero la confrontación sigue

Los gremialistas reclamaron que la Casa Rosada abandone el capítulo del mega DNU de Milei que frenó la Justicia del Trabajo. La posibilidad de un nuevo paro sigue latente.



Cordero convocó a una "mesa de trabajo" con empresarios y la CGT.

borales de la ley Bases, como el de los bloqueos (a empresas), la rea la justicia porque sostenemos gistración de empresas con 12 traque al no haber tenido tratamienbajadores y lo ambiguo y vago de to bicameral rompe con el criterio que un independiente pueda tede formación de las leyes que tiener 3 independientes sin tener renen que ser propuestas por una cámara, aprobada por una de ellas lación de dependencia", dijo Daer ante los periodistas al culminar la y revisada por la otra, pero en este caso lo único que tiene es aprobación por la Cámara de Diputados Otra de las preocupaciones que expresaron los sindicalistas ante porque no fue rechazada en la Cáel secretario de Trabajo fue Gamara de Senadores", insistió sobre la reimplantación de Ganancias nancias, al que le pidieron que se "actualice el punto de partida". el dirigente de Sanidad.

La reunión del secretario de

Trabajo y la cúpula de la

CGT le abrió al Gobierno la posi-

bilidad de canalizar un diálogo

que le dé una tregua para tratar de

frenar un nuevo paro de la princi-

pal central sindical. Julio Cordero

recibió ayer en la sede del exmi-

nisterio a una nutrida comitiva

cegetista que encabezaron los

triunviros Héctor Daer (Sanidad)

y Carlos Acuña (Estaciones de

Servicios), ante la anunciada au-

sencia de Pablo Moyano (Camio-

neros). Allí, los dirigentes sindi-

cales plantearon una serie de de-

mandas: que la Casa Rosada baje

el capítulo laboral del DNU/7023

que frenó la Justicia del Trabajo y

que el Gobierno apeló ante la

Corte Suprema; que se corrija en

la promulgación la redacción de

algunos artículos de la reforma la-

boral que incluyó la ley Bases y

que se modifiquen los pisos y otros

puntos del Impuesto a las Ganan-

cias, aunque dejó en claro que dis-

tintos gremios recurrirán a la Jus-

ticia para litigar contra la reim-

plantación del tributo a los traba-

jadores. Cordero contestó que

trasladaría las inquietudes de los

sindicalistas y que armará una

mesa técnica tripartita, luego de

reunirse la próxima semana con

empresarios y volver a convocar-

los dentro de 15 días para analizar

esos temas una vez que el Gobier-

no fije posición frente a los plan-

rias, le solicitamos al Gobierno

que retire la apelación ante la

Corte respecto al capítulo IV del

DNU 70/2023. Expresamos preo-

cupación por varios artículos la-

"El proyecto de ley se hizo en ene-

ro y hoy los valores son otros. La

inflación de enero a esta parte ge-

neró que los 1.800.000 pesos tení-

an un valor que hoy ya no tienen.

Con lo que en enero se compra-

ban diez kilos de pan hoy se com-

pran cinco", agregó Daer. Tras la

sanción del paquete fiscal que im-

pulsó el Gobierno casi un millón

de trabajadores volverán a pagar

el tributo, cuya ley establece que

los solteros que tengan ingresos

superiores a 1.800.000 y los casa-

"Planteamos primero la auto-

nomía del derecho individual,

pluri individual o colectivo en los

casos que queden afectados secto-

res y o actividades para concurrir

"Tenemos preocupaciones va-

teos sindicales.

reunión.

puesto.

La mesa chica de la CGT ya había definido la estrategia judicial que se llevaría adelante. La central sindical no encabezaría una demanda propia pero respaldará a los gremios que lo hagan porque se ven directamente afectados. Una lista que incluye a varios gremios como Camioneros, Bancarios y Aceiteros entre otros, mas proclives a confrontar con el Gobierno que intentar un diálogo que consideran infructuoso.

### La mirada oficial

Capital Humano en una agenda

de diálogo tripartito que incluya los temas planteados por la cúpula sindical", dice el comunicado difundido por esa cartera de la que ahora depende la Secretaría de Trabajo.

"Durante el encuentro, el Secretario escuchó los pedidos de los dirigentes y les manifestó la necesidad de avanzar en 'diversos temas como la modernización laboral, la educación para el trabajo y el fomento del empleo", sostiene el mismo y agrega un textual de Cordero: "En el marco de una reunión cordial, recibimos las principales preocupaciones planteadas por los dirigentes de la CGT y hemos propuesto la constitución de una mesa de diálogo social tripartito que incluya al sector empresario".

El texto también detalla los asistentes al encuentro. Por la CGT fueron de la partida Daer, Rodríguez Andrés Acuña, (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio), Maia Volcovinsky (Judiciales), Abel Furlán (UOM), Jorge Sola (Seguros) y Noemí Ruiz (Modelos). Además de los funcionarios que acompañaron a Cordero.

El secretario y exabogado de Techint también se encargó de escenificar su entusiasmo por el

encuentro en efusivos abrazos con Gerardo Martínez y Carlos Pérez (Comercio). Uno de sus objetivos es conseguir sumar a la CGT al Consejo de Mayo, que según el propio Milei se encargará de elaborar los proyectos del decálogo que impuso en el llamado Pacto de Mayo para la aprobación del Congreso, donde uno de los puntos es la Reforma Laboral. Un tema al que se refiere el comunicado de Capital Humano y que el

La CGT no asistió a la firma del pacto en Tucumán. Rechaza las reformas laboral y previsional que impulsa Milei.

propio Cordero admitió como una de las prioridades del Gobierno durante declaraciones periodísticas en la previa al encuentro con los popes cegetistas.

La CGT no asistió a la firma del pacto de mayo en Tucumán, para no convalidar sus diez puntos y especialmente las reformas laboral y previsional que impulsa Milei. Antes de ingresar a la secretaría de Trabajo, Daer fue consultado sobre la postura de la central sindical sobre el Consejo de Mayo: "Primero vamos a arrancar por la reunión de hoy y después iremos viendo", respondió el triunviro cegetista.

El "vamos viendo" también incluye a disputa interna de la CGT. Para el 25 de mayo está convocado el Consejo Directivo, donde los gremios más duros buscarán retomar el plan de acción y una posible medida de fuerza ante el avance de la crítica situación social y económica que provocan las políticas del Gobierno libertario. Una postura que habrá que discutir antes que los dirigentes sindicales dialoguistas tengan una respuesta del gobierno a sus demandas y de la conformación de la mesa técnica que propone para discutirlas.

### **Nuevo DNU**

### Persecución a migrantes

I gobierno de Javier Milei aumentó por decreto un 1500% el valor de las tasas migratorias para los trámites de residencia temporaria y permanente, tanto para personas provenientes de países del Mercosur y los Estados asociados, como para aquellas oriundas de otras regiones. La medida, que entró en vigencia el pasado 5 de julio mediante el decreto Nº 584/2024, dificulta la regularización de la residencia y afecta principalmente a las personas migrantes más vulnerables, denunció la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) en un comunicado.

dos de 2.100.000 sentirán en sus bolsillos los descuentos del im-

Desde el Gobierno celebraron el diálogo que le otorga una tregua con la central sindical, al menos momentánea. "Se acordó 'avanzar desde el Ministerio de

### Opinión Por Juan Carlos Junio \*

## Un Terminator de la City

ra previsible. Las brumas del Pacto de Mayo firmado una madrugada de julio, se disiparon con los primeros aires de la mañana tucumana. Los 18 gobernadores que se prestaron a la foto histórica se fueron escabullendo lo antes posible. No tardarán en arrepentirse de su decisión de "otorgarle gobernabilidad y darle las herramientas" a este presidente de ultraderecha, quien les dijo que su misión más trascendente es destruir al Estado y hacer el ajuste más grande del mundo, todo sazonado con aquel "los voy a mear". Varios de ellos justifican su conducta argumentando que no tuvieron alternativa ante el chantaje económico, consecuentemente se subordinaron, esperanzados de que el Presidente y el Jefe de Gabinete cumplirá su compromiso de entregarles fondos pa-

se a un tanque con su vice Villarruel, con quien comparten admiraciones: ella al dictador genocida J.R. Videla y él a Margaret Thatcher, cuya foto nos mira desde su despacho presidencial. Ante esta conducta de sumisión del gobierno mileista, el otrora gran imperio ahora en franca decadencia se agranda, decidiendo ampliar la zona de exclusión alrededor de "sus islas". Todo indica que a los pactistas estas cuestiones sobre nuestra soberanía nada le importan.

Quienes expresaron su fuerte apoyo fueron los representantes del gran empresariado, tanto local como extranjero: El Grupo de los Seis, Adeba, Bolsa de Comercio, Cámara de Comercio y de la Construcción, SRA, IDEA, UIA, CAME y Copal. No faltó nadie. Todos los supermi-



ra terminar alguna ruta o solventar sus cajas de previsión. Lo cierto es que el FO-NID sigue cerrado, sometiendo a sus docentes a una penosa pérdida de ingresos, mientras la obra pública nacional continúa clausurada, con su secuela de desocupación y atraso.

Sin embargo, los 18 gobernadores de la noche tucumana asistieron al "histórico" anuncio de la segunda fase luego del "triunfazo" legislativo de la Ley Base, la cual muchos de ellos, oficialistas y amigables, contribuyeron con el voto de sus legisladores. El consuelo de los firmantes fue que se salvaron del desfile castrense teñido por el despliegue de carapintadas, golpistas y ex combatientes; de un presidente que actúa como tributario de la corona británica, afirmando que "hubo una guerra y nos tocó perder". De allí que a la periodista de la BBC londinense le dijo sin ruborizarse "el territorio de Malvinas hoy está en manos del Reino Unido", tiene "todo el derecho de que su canciller lo visite". El presidente se dio el lujo de subirllonarios celebraron el acuerdo. Su apoyo político se expresa con una diplomacia que oculta sus verdaderos deseos por gritar: ¡Gracias por el RIGI, las reformas laborales, el blanqueo de todo lo que fugamos, la rebaja del impuesto a nuestros sagrados bienes personales, y el traspaso de ese costo a los 800 mil "giles" que tendrán que volver atributar! Finalizado el globo del Pacto y el desfile militar, sobrevino lo inevitable: la realidad económica y social con sus banquinazos cada vez más violentos. Los indicadores del lado de las víctimas del modelo austríaco, que los mercados compraron a precio de ganga, desmejoran dramáticamente: 25 millones de pobres, 7,5 millones de indigentes, o sea personas que pasan hambre, 9 mil Pymes cerradas en 6 meses, el desempleo llegando al fatídico numero del 10%, los asalariados perdiendo en medio año un 19% de sus ingresos, los jubilados sometidos a un ajuste del 28% de sus magros haberes y las clases medias en caída libre. Un ejemplo elocuente es el de la CABA: si bien sus

indicadores sociales son menos malos que los de otras provincias, sobre una población de 3.120.000 habitantes tiene 1.083.000 pobres, de los cuales 155 mil son nuevos. Esa catástrofe social se nutre del retroceso de la clase media que cae del 40% a 37% (Dirección Estadísticas y Censos). El dato de la indigencia también es oprobioso: 472.000 personas viven en esa condición, y la pobreza infantil llegó al 44% de los menores de 17 años. El primo Macri guarda silencio.

En el otro polo observamos que los mercados y el Fondo no solo no le creen a Caputo ni a Milei, sino que le exigen abiertamente que conduzca el modelo por otro rumbo más ortodoxo aún: una devaluación, asumiendo que se incrementarán los precios y una nueva confiscación de salarios y jubilaciones. Con ese propósito se valen de su viejo apotegma: el pez por la city muere. Disparan el dólar ilegal y los grandes medios ofician de claque. Lo hacen con los gobiernos populares, pero no trepidan en aplicarlo a los suyos, como el actual. Lo que ya sabemos es que las salidas de las crisis desde la city nunca son a favor del pueblo. El tema central desde las mayorías sociales y políticas es el cambio radical del modelo. No hay solución asumiendo la imposibilidad frente a los poderes económicos. La historia reciente demuestra que esa línea termina mal. En la actualidad llevó a la desilusión, al crecimiento de la desconfianza en los políticos y a esperanzarse con mesianismos de ultraderecha. Se trata de redistribuir efectivamente ingresos y riquezas. Resulta inevitable, entonces, definir de donde saldrán los recursos para atender la actual emergencia de la deuda social.

Así las cosas, a este Terminator, que viene de un pasado olvidado y marginal de la escuela austríaca, a la que el capitalismo nunca le dio pista para aplicar sus teorizaciones, no le va quedando más que despotricar contra "la conspiración internacional" de socialistas, comunistas, populistas, keynesianos y ahora también el culpable del atentado a D. Trump. El Terminator criollo viaja por el mundo en visitas privadas, tras su temerario propósito de impedir la debacle universal que sobrevendrá por la acción del "socialismo empobrecedor" que recorre el planeta frustrando al "capitalismo creador, que siempre ha generado libertad y felicidad". No debiéramos soslayar el tema de la oposición. Resulta imprescindible que el distanciamiento y rechazo creciente al gobierno encuentre una nueva perspectiva política, no sólo declarativa, sino con un cuerpo de ideas y un programa auténticamente popular y progresista. Una propuesta alimentada de la sabia popular, desde aquel subsuelo de la patria, a las clases medias progresistas, protagonistas de las recientes manifestaciones en defensa de la escuela y la universidad pública más grande de la historia.

\* Secretario general del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

El pacto de Acassuso que rompió Juntos por el Cambio ahora sigue erosionando al PRO. Es más, según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, La Libertad Avanza ya absorbió al electorado del partido creado por Mauricio Macri. "Yo soy parte de PRO, estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando", argumentó Bullrich para señalar cómo ambos partidos son parte de una coalición electoral y de gobierno. "Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición . ¡No!", les apuntó a sus correligionarios amarillos.

La línea de Bullrich se mantiene firme desde la asamblea partidaria del PRO, en la que Macri
–como flamante presidente del
partido– rompió el acuerdo con el
sector de la ministra de Seguridad
y no le entregó la titularidad de
ese órgano partidario, clave para
definir las alianzas electorales del
año próximo. La idea de defender
la alianza forjada en la previa de
la segunda vuelta electoral, en
nombre de los votos.

"Yo como perteneciente al PRO tomé una decisión, como candidata a presidenta, que fue apoyar a Javier Milei. Comprometernos con un gobierno de cambio, en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo o de (Sergio) Massa", recordó Bullrich sobre el acuerdo alcanzado en la casa de Macri, en Acassuso.

Las internas entre Bullrich y Macri comenzaron desde el momento en que la ministra de Seguridad anunció que dejaba formalmente la presidencia del PRO y abrió el proceso que terminó con el ex presidente al frente del partido. Continuó con la interna por la conducción bonaerense, en la que Macri puso al frente a Cristian Ritondo, también presidente del bloque del PRO en Diputados. Y se terminó de quebrar en la asamblea partidaria, en la que Macri no respetó el acuerdo y entregó la titularidad a un propio, el diputado Martín Yeza.

"Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes. Les dijimos: acompañen a Javier y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando", aseguró Bullrich para apuntar contra Macri, a quien señala por intentar tomar distancia del gobierno de Milei. Una estrategia que comenzó a vislumbrarse con el reclamo por los fondos de coparticipación federal que el gobierno nacional le debe a la Ciudad de Buenos Aires.

"Mi compromiso no es mío personal. Yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Milei. Tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia", insistió Bullrich sobre su alianza con La Libertad Avanza.

Y, en ese tono, evitó hablar de un quiebre en la relación con el

fundador de Cambiemos, pero sí le

que haya un intento de decir esta-

mos en la oposición. ¡No!". Para

luego descalificarlo en términos de

primeros y segundos tiempos: "La

diferencia es que Javier Milei, sin

entrar en una disputa con Mauri-

cio Macri, va a fondo, no tiene

marcha atrás. El primer día yo le

dije 'voy contra los piquetes' y 'va-

mos'. Nunca me dijo 'ojo, tené

cuidado". Las declaraciones de

Bullrich fueron realizadas durante

comprometimos con

6 millones de votantes.

a Javier. No lo podemos

dejar en la mitad del río."

Les dijimos que acompañen

"Nosotros nos

La nueva provocación de la ministra de Seguridad contra su exjefe político

# Bullrich dijo lo que Macri no quiere escuchar

En medio de la discusión por el armado para 2025, la funcionaria aseguró que, en los hechos, ya existe una alianza con el PRO porque La Libertad Avanza "absorbió" al electorado macrista.



Crece la tensión entre el expresidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich.

Congreso de Sinólogos Latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires

## "Defender los intereses del sur global"

En la apertura del 1° Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, el embajador de la República Popular de China, Wang Wei, afirmó que tanto su país como América Latina lo que buscan es un "orden internacional justo y equitativo" y convocó a "defender juntos los intereses del sur global".

Del encuentro realizado en la Universidad de Buenos Aires participaron el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja; el director del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Xu Boafeng; el diputado nacional Eduardo Valdés; el secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, Patricio Conejero Ortiz; y la coordinadora de la Especializa-

ción sobre China de la UNLa, Camila Quian.

"Tanto China como los países de América Latina tienen historias milenarias y culturas ancestrales, somos por igual países en desarrollo y del sur global, tenemos trasfondos históricos muy parecidos y



El embajador de China, Wang Wei.

encaramos las tareas comunes de desarrollo", afirmó Wang Wei, quien remarcó que se está ante una "situación internacional cambiante" y en la que "se han agravado" los conflictos. Bajo ese panorama, llamó a "respetar las respectivas historias, condiciones nacionales y caminos desarrollados, respetar las aspiraciones comunes de los pueblos, en post de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, en vez de imponer a otros sus propios valores o modelos, causando los conflictos entre ideologías".

Sabino Vaca Narvaja, por su parte, recalcó que la propuesta de cooperación que propone China "es muy diferente a la que estamos acostumbrados en la región, porque es un desarrollo compartido".

una entrevista con Estado de Alarma TV, un portal de noticias que respalda el avance de la ultraderecha española y, consecuentemente, al gobierno libertario. La interna que atraviesa al PRO y que procura controlar Macri, de cara a las elecciones legislativas de 2025, es no sucumbir ante el

avance de La Libertad Avanza y mantener diferencias políticas que le permitan retener su electorado y el poder de representación; por lo que el sector macrista solo está dispuesto a negociar un acuerdo electoral que no entregue el sello del PRO a los libertarios.

"¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?", la consultaron a Bullrich y no dudó: "Ya están. Porque yo soy parte de PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando."

Poder Judicial de la Nación. El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. Y Com. Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 7, informa que ARTURO RAMON SALDIVIA BOYD, de nacionalidad VENEZOLANA, D.N.I. Nro. 95.753.528, ha iniciado los trámites para obtener la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento al respecto deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días. Buenos Aires, 23 de OCTUBRE 2023. Fdo. Dr. Mariano Rodríguez, Secretario.

"Lo podemos encontrar en las cinco iniciativas de coexistencia pacífica que son: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la no agresión, la no injerencia en políticas internas, el desarrollo y trato igualitario y el beneficio mutuo", concluyó.

> Dando cumplimiento del Artículo 165 inciso 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Resolución AG 001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas, se informa al público en general que la situación económica financiera del Municipio correspondientes al primer semestre del año 2024 se encuentra en la siguiente página web:

> https://www.ensenada.gov.ar/situacion-economica-financiera-del-01-01-2024-al-30-06-2024/



#### Por Raúl Kollmann

Hoy y mañana se concretarán los eventos centrales por los 30 años del atentado contra la AMIA. Llegaron a Buenos Aires delegaciones de la mayoría de las comunidades judías del mundo y el planteo central es contra el terrorismo. Todo indica que se nombrará mucho, muchísimo, a Irán y Hezbollah, pasando por encima de la enorme cantidad de dudas que existen en la investigación del atentado y en la causa judicial. Páginal 12 revela hoy un diálogo entre el expresidente Alberto Fernández y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante un almuerzo a solas en enero de 2022. A esto se agrega que en las jornadas de esta semana, lo ocurrido en 1994 se va a relacionar con la situación actual en el conflicto Israel-Palestina, con Hamás como amenaza principal, y lo que se vive en estos meses: la ola de antisemitismo en el mundo. Hoy, durante todo el día, en el Hotel Hilton, habrá una conferencia sobre esos temas, terrorismo y antisemitismo. Estarán el presidente Javier Milei y los mandatarios de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña. Mañana a las 9.30, frente al predio donde se produjo el ataque, en la calle Pasteur al 600, se hará el acto central, también con la presencia de Milei. A la misma hora, 9.30, en Plaza Lavalle, ante el Palacio de Tribunales, estarán los familiares agrupados en Memo-

### El debate sobre la impunidad

Desde el punto de vista del expediente judicial argentino, los dos atentados que se produjeron en Buenos Aires están impunes. No hay detenidos y los acusados libaneses e iraníes nunca fueron capturados ni llevados a la justicia. La excepción fue el ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour, detenido en Londres en 2004. El juez de la causa, Juan José Galeano, envió 400 páginas del expediente y el magistrado británico consideró que no existían pruebas contra Soleimanpour. El diplomático fue puesto en libertad y la Argentina pagó 20.000 libras de costas judiciales.

ria Activa, como símbolo de recla-

mo ante la inacción de la justicia.

En este momento hay dos protagonistas, muy marginales, que podrían ser juzgados. Farouk Omairi, un libanés-brasileño de 80 años, dueño de la agencia de viajes Piloto, de Foz de Iguazú, está acusado de haberle gestionado el pasaporte a Salman El Reda, supuestamente el hombre clave en la organización del atentado. Omairi será juzgado en Brasil y el fiscal especial AMIA, Sebastián Basso, ya mandó las evidencias de la acusación. No será fácil que le puedan probar que sabía del atentado. Algo similar pasa con Hussein Mouzannar, también coComienzan los actos por los 30 años del atentado contra la AMIA

# La causa, el debate y las polémicas

La discusión sobre la investigación, un revelador diálogo entre Alberto Fernández y Netanyahu en Jerusalén, y las actividades anunciadas.



En el ataque, ocurrido el 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos.

merciante, pero de Ciudad del Este. Basso lo acusa de haberle dado el certificado de trabajo a El Reda con el que después el sospechoso consiguió el pasaporte paraguayo. Mouzannar está en el Líbano, pide declarar desde allá para no ir preso, pero la Justicia no acepta que la indagatoria se haga de esa manera.

Finalmente, el gobierno de Javier Milei está proponiendo realizar un juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses sospechados. Cuatro integrantes del gobierno de Teherán. Ahmad Vahidi es ministro del interior. Alí Akbar Velayati, asesor principal del líder religioso supremo. Mohsen Rezai y Alí Falhayan integran el Consejo de Experiencia, que es una especie de árbitro de disputas entre el poder religioso y el poder ejecutivo. O sea, son cuatro funcionarios de altísimo rango. En un segundo nivel están Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en la Argentina y supuestamente el más cercano al atentado, y Ahmad Reza Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires. Y, finalmente, los libaneses. El principal, El Reda, que en verdad se llamaría Salman Raouf Salman, y su hermano Abdallah Salman, José, protagonistas centrales del ataque. La prueba contra todos ellos son informes de inteligencia, principalmente israelíes.

La investigación judicial resultó un fracaso absoluto. Israel acusa a Hezbollah e Irán, pero los expertos norteamericanos de la CIA y el FBI reconocieron que no hay pruebas. Parece evidente que no se puede descartar que el ataque haya sido perpetrado por un grupo de fanáticos libaneses, que actuaron por venganza por el alineamiento de Carlos Menem con Washington y Jerusalem.

fue en la casa del primer ministro israelí.

Ocho años antes, en 2014, el exembajador de Israel en la Argentina, Itzhak Avirán, había dicho que "los autores del atentado contra la AMIA ya fueron mandados al otro mundo. Y lo hicimos nosotros". Sus palabras fueron desmentidas por la propia cancillería de Israel, pero nada resultó convincente, porque otro embajador, Daniel Gazit, había afirmado algo parecido en marzo de 2010.

Desde el punto de vista del expediente, los dos atentados están impunes. No hay detenidos y los acusados nunca fueron capturados.

### Un almuerzo en Jerusalén

En enero de 2022, Alberto Fernández y Axel Kicillof viajaron a Israel en ocasión de recordarse los 75 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. En ese viaje, Fernández y su pareja, Fabiola, fueron invitados a un almuerzo por Benjamin Natanyahu y su esposa. El encuentro

Páginal 12 revela, en exclusiva, lo ocurrido en aquel almuerzo, Fernández le preguntó a Netanyahu sobre los autores del atentado y le pidió que, si Israel, ya había actuado, que aportaran los elementos para no buscar a los autores en la oscuridad. Netanyahu no respondió, pero prometió hacerle llegar la información al presidente argentino.

Meses más tarde, un alto jefe del

servicio de Inteligencia de Israel, la Mossad, concurrió a Olivos para responder a aquel pedido a Netanyahu. El funcionario no confirmó que Israel había "ejecutado" a los responsables, sino que exhibió la versión de la Mossad, parte de la cual se publicó luego en *The New York Times*.

Que los explosivos entraron a la Argentina un año antes y fueron enterrados en Parque Centenario por personas que se hicieron pasar por trabajadores municipales. Una versión extraña, poco creíble.

Que la organización libanesa Hezbollah alquiló una casa en el Gran Buenos Aires para preparar la camioneta. Pero la Mossad nunca pudo encontrar esa casa.

-¿Ustedes ya actuaron contra los que cometieron el atentado? -preguntó Fernández.

El jefe de la Mossad no quiso contestar. No confirmó ni rectificó.

Lo cierto es que en la causa judicial no hay nada que acredite esas versiones. Apenas algunos informes de inteligencia y ninguna prueba concreta. Es público y notorio que el jefe operativo de Hezbollah, Imad Mugnyieh, terminó muerto en un atentado en Damasco, Siria. Pero, que se sepa, es el único.

#### Los actos: hoy y mañana

En la jornada sobre Terrorismo y Antisemitismo que se desarrolla hoy en el Hotel Hilton estarán los presidentes Milei, Peña y Lacalle Pou y representantes del American Jewish Commitee, la Anti-Defamation League, ambas organizaciones de Estados Unidos, y delegaciones de Francia, Reino Unido, Australia y de toda América Latina. Desde Israel vino el Ministro de la Diáspora, Amichai Chikli.

Mañana, a las 9.30, frente a Pasteur al 600, después del sonido tradicional del shofar y de una sirena, hablarán el titular de la AMIA, Amos Linetzky y un grupo de familiares de las víctimas. Conduce la actriz Stefi Roitman que viaja especialmente a la Argentina: ella nació el 18 de julio de 1994. Ese día cumple 30 años. Milei, como otros presidentes que estuvieron en los actos recordatorios, no hablará: estará entre el público.

También mañana, a la misma hora, 9.30, frente a Tribunales se realizará el acto de los familiares y amigos de Memoria Activa. Hablarán Diana Malamud; el abogado de la agrupación, Rodrigo Borda, y cerrará el acto el rabino emérito Daniel Goldman. Memoria Activa se distancia de los actos de la AMIA y la DAIA por considerar que ambas instituciones respaldaron toda la investigación oficial, llena de maniobras y pistas falsas, y que ahora fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

## Los candidatos ya tienen fecha

La Comisión de Acuerdos del Senado recibirá los próximos 21 y 28 de agosto al juez Ariel Lijo y al abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el presidente Javier Milei.

De esta manera, Lijo y García Mansilla tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que deberán pasar el filtro de la Cámara alta. Para que la convocatoria quede firme, se debe publicar en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días, del mismo modo que en el Boletín Oficial.

La propuesta de publicación de la senadora Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio (JxC) y titular de la Comisión de Acuerdos, fue para el 19 de y 22 de julio. La acción se da en medio de fuertes rumores, ninguno confirmado, de un posible intento por parte del Gobierno de ampliar el número del máximo tribunal.

En la misma línea, las dudas

La postulación del juez federal tiene el camino más allanado en el Senado, mientras que la del académico genera mayor resistencia.

también marchan por el futuro de Lijo y García Mansilla. El pliego de Lijo parece -a priori- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los opositores dialoguistas y el propio oficialismo, con pocas excepciones. El de García Mansilla está más complicado.

De hecho, la candidatura de Lijo tuvo más de diez veces las adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 respaldos y 328 rechazos. Entre las que expresaron su adhesión a favor de la candidatura del juez, se encuentran destacadas magistradas y fiscales como María Servini, Maria Eugenia Capuchetti, Zunilda Niremperger, Karina Perilli, María Verónica Skanata, Silvia Ruth Cavallo, Mirta Delia Tyden, Sabrina Namer. Ponderaron la trayectoria, formación, seriedad y cuali-



Los candidatos Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.

dades morales y personales de Lijo. La Delegación a Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Abuelas de Plaza de Mayo también manifestaron su acompañamiento a la postulación, destacando su compromiso por los derechos humanos.

Sin embargo, García Mansilla genera resistencia por su perfil conservador. Las críticas más fuertes provienen de los sectores progresistas. Cuestionan su postura abiertamente antiabortista y sus estrechos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Durante el debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2019, el magistrado se presentó en el Congreso y dijo que "el aborto es un delito".

En marzo pasado, el Ejecutivo había revelado las propuestas de Lijo para cubrir el quinto lugar de la Corte, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y de García Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.



# (ARAS Y (ARETAS LIBRERIA

Te ivita a la presentación de:

## Perón. Una biografía del siglo XXI

Junto a su autora Araceli Bellota
Presenta: Leando San Martin

### Viernes 19 de julio - 19:00 hs

Librería Caras y Caretas - Junín 365 CABA

Actividad gratuita abierta al público

Por L. R.

Mientras el Gobierno vende que hay una recuperación de la economía, los datos muestran la foto inversa, la de una realidad cruda en la que mayor parte de la población no puede acceder ni a los bienes básicos. El último informe de la consultora Scentia, al que accedió en exclusiva Páginalla, refleja que en junio las ventas en supermercados, comercios chicos y chinos de todo el país se desplomaron 12,5 por ciento interanual, casi tres puntos más abajo de la caída del 10 por ciento que había reportado mayo. El escenario es inédito: desde que Javier Milei es gobierno, hubo seis meses consecutivos de caída en las ventas en el sector, cosa que no pasa desde los años de Mauricio Macri. En los meses de Milei, la caída del consumo acumula una baja de 8,5 por ciento. "Estos son los claros signos de recuperación que menciona Caputo, que nosostros no vemos", chicaneó un dueño de varios supermercados pyme en el conurbano.

Lo interesante del dato es que no está atrasado, es una postal del presente que contrasta con la idea de una recuperación, o bien de que se haya frenado la caída de la economía. Esta cifra, teniendo en cuenta la caída de la industria y la construcción, consagra un año que tendrá una baja del PBI muy importante.

Un dato extra: con una inflación de 250 por ciento que dejó Sergio Massa, en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, se habían acumulado, medido con el mismo índice, siete meses seguidos de alza en las ventas. Hoy, con 4 por ciento de inflación, hay una caída total del gasto, lo que

En el Interior del país el desplome es aún mayor que en el AMBA. Y las ventas caen parejo en híper y barrios. El consumo no migró, se esfumó.

muestra que más allá de la performance del IPC, la liberación total de precios que ordenó Milei dejó el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones con menos potencia de la que ya tenían en el gobierno anterior.

Los números de Scentia son elocuentes: desde que devaluó Milei en diciembre, el consumo pasó de crecer 7,7 en noviembre del 23 a subir sólo 1,4 por ciento en el mes de la devaluación. En enero, ya se puso en negativo bajando 3,5, para caer 4 puntos en febrero, 7,4 en marzo, 13,7 en abril, 10 en mayo y el 12,5 de junio. Las ventas cayeron 12,5 por ciento, tres puntos más que en mayo

# Desplome histórico del consumo

Por primera vez desde la era Macri, hay seis meses consecutivos de derrumbe de ventas en comercios pyme, chinos e hipermercados.



Carritos vacíos, una postal cada vez más habitual.

Guadalupe Lombardo

ne algunas particularidades. La primera es que en el interior el desplome del consumo es muy superior a la media. Según Scentia, las ventas bajaron 17,2 en las provincias, y un 5,1 por ciento en el AMBA. Esto es curioso porque, en general, la tendencia venía inversa. Se expli-

El 12,5 de caída a nivel país tie-

En el interior del

país, mucho peor

tendencia venía inversa. Se explica por precios más altos en el interior y el golpe de la caída de la obra pública, que dejó sin empleo a muchísima gente y afectó las economías que rodeaban esas obras.

Otro de los puntos relevantes es que ya no hay explicación de a dónde está yendo el consumo o, mejor dicho, es casi una obviedad que no está yendo a ningún lado. Las ventas en hipermercados cayeron 10,3; pero se desplomaron 14,6 en comercios chicos y barriales. Muchos especulaban, el año pasado, que las ventas crecían por la inflación y las promos de los súper, y que por eso bajaban en los locales barriales. Hoy, no crecen ni en un lado ni en el otro, y ya no

Los súper aseguran
que la venta no mejora
porque los salarios no le
ganan a la inflación y el
Gobierno no da certezas
de costo a las familias.

existe el plan Precios Cuidados. Es más, si se miden ventas de comercios barriales por regiones, cayeron casi 22 puntos en los locales barriales del interior.

### No se salvan ni los caramelos

Del total de rubros del consumo, en junio hubo caídas muy grandes en todos. No se salvaron ni los dulces ni caramelos: el rubro Impulsivos, esos productos que se ponen cerca de las cajas de pagos, cayó 21 por ciento, un nivel record.

En este contexto, Alimenta-

ción cayó 7,9 en ventas; Bebidas Sin alcohol 16,2; casi 20 puntos se derrumbó la venta de bebidas con alcohol. Un 11,3 por ciento bajó Higiene, un 12,1 Merienda, y un 12,4 Limpieza del Hogar. En los comercios barriales, en tanto, las ventas de bebidas cayeron 26,7 por ciento, un número que no se ve en décadas.

### Por qué no se vende nada

En los súper concluyen que el desplome constante en las ventas pasa por dos razones: la primera es que el salario real no le gana a la inflación.

La segunda, más potente: que la desregulación total de los precios dejó a los sectores medios sin recursos y que, en paralelo, el Gobierno no sólo no estimula el consumo (hay 12 cuotas en electro y las ventas caen 50 por ciento), sino que además no dan un señal de cuánto costará la canasta de los sectores medios en el corto plazo. Lo cual congela hasta la más mínima decisión de consumo.

### Por Leandro Renou

Hay unas 500 firmas en Argentina que ofician de corredores de granos, acercando a productores y exportadores del campo para ver si les interesa vender o hacer negocios especulativos. En general, juntan unos 50 productores, buscan precio y hacen operaciones. Según supo Página 12, a ese universo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus equipos, le están prendiendo velas, en las últimas horas, para ver si logran que el agro acelera la venta y liquidación de soja. Vía insistentes llamados telefónicos que hacen el ministro y su lugarteniente en Hacienda, Federico Furiase, les están pidiendo que vendan ya, con la promesa de tener el dólar equilibrado más adelante y más cerca de los 1000 pesos, lo que les evitaría perder plata en el futuro. Pero en el sector no lo creen y se siguen guardando 13 mil millones de dólares sólo de soja sin liquidar. El flujo normal debería ser de 3500 millones de dólares mensuales, pero es de 2000. Si fuera normal, Caputo no estaría en aprietos y entrampado en sus nuevas medidas.

Es que la decisión de establecer una especie de call center constante en Hacienda para pasar la gorra a los dólares del agro tiene que ver con que, con el Fondo Monetario (FMI) sin darle divisas a Caputo, el funcionario no tiene otra opción para hacerse de un volumen que le permita sostener la intervención sobre los dólares financieros con dinero de las reservas del Banco Central (BCRA). El tema es delicado y genera desesperación y ruegos en Hacienda porque en esa intervención del CCL y el MEP se juega el número de inflación cercana. Como no tiene dólares, Javier Milei le pidió a Caputo que lleve el IPC a cero para que el tipo de cambio no se siga atrasando en relación a las microdevaluaciones mensuales del 2 por ciento. Eso sólo sería posible si consigue dólares frescos para seguir planchando artificialmente las cotizaciones paralelas. Algo que viene logrando a un costo altísimo: derrumbe de bonos, acciones y una disparada del Riesgo País por arriba de los 1600 puntos básicos.

"¡Ustedes están con Milei o no?", preguntó un dirigente de Hacienda a uno de estos brokers, que le explicó por qué no venden. La primera parte de la respuesta fue incluso más gráfica que la explicación técnica. "Mirá pibe, esto es fácil. Hoy el productor está sentado tomando mate frente a la soja, la está viendo. Eso que ve son dólares. El tipo un día recibe la factura de gas y les dice a sus empleados que carguen tres camiones de soja y los vendan, y con eso paga la factura. No te va a hacer caso a vos. Una cosa

"Necesito plata ya", el ruego del ministro para que el campo venda la soja

# El call center de Caputo para pedir dólares

Para sostener la intervención a los financieros precisa divisas en volumen, que sólo tiene el agro. "Vendan que yo les garantizo que bajo el dólar a 1100 pesos", dice.



El ministro, en la trampa de una economía sin divisas.

es ser mileísta y otra ser boludo", le dijo. A renglón siguiente, le detalló que, en general, cada vez que el campo ve inestabilidad en la política cambiaria, frena cual-

quier decisión de ventas.

Es que, como pasó en la perspectiva histórica corta, todos los gobiernos padecieron el mismo síntoma de no-liquidación, aun con números de contexto que, para cualquiera que no conozca el mercado, indicarían la obligatoriedad de vender. Por caso, la soja en Chicago bajó 20 puntos su precio en los últimos 20 días. Y el ingreso de divisas para exportar se hace a precio FOB, hoy ya en 410 dólares por tonelada, 40 menos que hace dos semanas. El segundo factor por el cual pareciera que deberían vender es por la decisión del Gobierno en materia de intervención cambiaria. De hecho, fue Caputo el que le dijo a Milei que, con la medida, el campo estaría obligado a vender.

### Bajas pronunciadas en automotor y despachos de cemento

### Nueva caída de la industria

En mayo la actividad industrial registró una caída en la comparación anual de 14,3 por ciento interanual y 0,6 por ciento mensual. Se trató del doceavo mes de caída consecutiva. En lo que va del año la caída del sector industrial es de 12,8 por ciento. Los datos anticipados de junio reflejan que la caída interanual persiste (en parte por los menores días hábiles), así como también en la serie sin estacionalidad podría observarse una nueva caída mensual.

Los datos surgen del informe de actualidad industrial de la Unión Industrial Argentina. En este marco, se observaron bajas pronunciadas, en forma interanual, en el sector Automotor (40,2 por ciento), despachos de Cemento (32,8 por ciento), y Patentamientos de maquinaria agrícola (36,6 por ciento). Por otro lado, la Demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales también continuó cayendo (13,3 por ciento) y, en cuanto al intercambio comercial con Brasil, las importaciones disminuyeron

(50,8 por ciento), mientras que las exportaciones aumentaron (8,8 por ciento). Finalmente, la liquidación de divisas creció 25 por ciento, tras dos meses en baja.

Las mayores caídas se dieron nuevamente en Minerales no metálicos (28,8 por ciento), y en el sector Automotor (27,9 por ciento), donde la baja fue impulsada por un menor nivel de ventas tanto en el mercado interno (36,2 por ciento) como de exportaciones (24,1 por ciento).

A su vez, cayó la producción de Metales básicos (19,5 por ciento), afectado por la baja de acero (29,4 por ciento), mientras que la producción de aluminio creció respecto a mayo del año pasado un 3,5 por ciento.

Si bien el desempeño del mes se vio en parte afectado por contar con menos días hábiles, la actividad industrial continúa enfrentando dificultades por la baja demanda, así como aumentos de costos. En este marco, en abril, el empleo asalariado registrado en la industria aceleró su caída.

El problema es que Caputo le aplicó una lógica de mercado fi- 07 nanciero a un negocio de pacien- 24 cia y botas sucias. Con la decisión de acortar la brecha y bajar el precio del CCL, bajó el dinero extra que el agro ganaba por vender, dado que el esquema es 80 por ciento al dólar oficial y el 20 al CCL, el famoso blend. Eso, en sí, ya ajusta para abajo el precio internacional, puesto que se descuentan no sólo el tipo de cambio más bajo sino las retenciones. El primer día de la medida de Caputo, el blend estaba en torno a 1002 pesos, hoy ya mucho más abajo. Y el viernes previo a la medida estaba 1050 pesos.

### Hasta la Sociedad Rural avisó

"Este diferencial cambiario no es bueno para los productores, por la sencilla razón de que vendemos a un precio y compramos insumos a otro", dijo en declaraciones radiales Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), confirmando por qué el campo no vende ni venderá. Pino estuvo hace una semana con Caputo y le dijo lo mismo, pero el ministro no cesa en los pedi-

"Están tratando de transmitirle al mercado que todos están equivocados, que estos precios son los mejores del año, que más adelante van a perder plata", contó a este diario otro de los que fue llamado por Hacienda. "¿Pero qué querés que haga con los pesos si vendo?", le preguntó un broker a un funcionario. "Hacelos trabajar, ponelo en títulos", le respondió. Es la misma oferta que hace meses viene hacienda el coordinador de Hacienda, Juan Pazo.

De todos modos, en el campo aclaran que en lo que no creen es en que haya estabilidad, ni siquiera en que el dólar se quede donde está porque el blue, por caso, se niega a romper la barrera de los 1400 pesos, poniendo un precio que casi no cambió postintervención. En este contexto, la confusión en el gobierno y aledaños es tal que mientras el vocero Manuel Adorni asegura que no le preocupan ni la crisis, la estabilidad o el Riesgo País, un exbanquero muy cercano a Milei dijo lo contrario. Gabriel "Pájaro" Martino, ex HSBC y uno de los que el Presidente escucha, escribió en X: "No sería mala idea que los empresarios compremos bonos argentinos, así ayudamos a bajar el Riesgo País, con un EMBI de 800-1000 no solo el Soberano tendría acceso a mercado sino los privados para desarrollar proyectos de inversión. Una forma de ayudar. Fin". Una especie de vaquita para ayudar a un gobierno con un problema que el mismo gobierno niega. Postales de la época.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró su proyección para la economía argentina en 2024, al estimar que el PBI caerá 3,5 por ciento, en una nueva actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés).

El panorama previsto por el organismo para la actividad económica del país este año evidencia una profundización de la recesión, al pasar de una contracción del 2,8 por ciento pronosticada en abril a una actual del 3,5 por ciento. En cuanto a la proyección para el 2025, el reporte mantuvo el crecimiento esperado en torno al 5 por ciento.

Si bien el informe no dio nuevas precisiones en materia inflacionaria, en la conferencia donde se presentaron los datos funcionarios del Fondo hicieron mención a la desaceleración del IPC y estimaron una mejora en la variación de precios anual al ubicarla en 140 por ciento para 2024, frente a la prevista en abril que marcaba 149,4 por ciento.

#### La visión del FMI

Respecto del derrape de la actividad económica, la subdirectora del Departamento de Investigación, Petya Koeva Brooks, dijo que "mirando adelante, incluso en los próximos trimestres, esperamos que el crecimiento rebote, porque vemos los efectos del ajuste fiscal, el retorno de la confianza y el aumento de los salarios".

Dicha caracterización contrasta con los análisis de economistas locales provenientes de diferente tradición académica, que coinciden en advertir que hasta ahora no se vislumbra la recuperación y que incluso ésta se ve ensombrecida por las tensiones cambiarias y los problemas de empleo, que ponen techo a las mejoras salariales.

En relación a la inflación, el consejero económico y director del Departamento de Estudios, Pierre-Olivier Gourinchas, dijo que "todavía es un número alto, pero también inflación secuencial está bajando bastante rápido a través de medidas muy fuertes que han sido implementadas por las autoridades en el país".

El índice de precios al consumidor de junio (4,6 por ciento) fue superior al de mayo (4,2 por ciento) y con ello quebró la tendencia de desaceleración registrada desde el pico del 25,5 por ciento autoinflingido con la megadevaluación de diciembre. El Gobierno confía en que el apretón monetario y el ajuste fiscal permitirán retomar el camino de la desinflación. Sin embargo, los datos de julio todavía no son claros, a raíz del impacto de la suba de la brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el oficial.

Según las últimas estimaciones realizadas por el FMI

## La economia caería 3,5 este año

El Fondo empeoró sus proyecciones de crecimiento para la Argentina. Aun así, elogia el brutal ajuste fiscal del Gobierno.



El FMI calcula que la inflación se ubicaría en el 140 por ciento anual en 2024.

En relación a las perspectivas trazadas para la economía global, el FMI proyecta que "el crecimiento mundial estará en línea con el pronóstico de Perspectivas de la economía mundial (WEO) de abril de 2024, de 3,2 por ciento en 2024 y 3,3 por ciento en 2025".

El organismo advirtió que "la aceleración de los precios de los servicios está frenando los avances en materia de desinflación, lo que está complicando la política monetaria" y sostuvo que "los riesgos al alza para la inflación aumentaron, incrementando así la perspectiva de tasas de interés más altas durante un período aún más largo en un contexto de crecientes tensiones comerciales y mayor incertidumbre política".

Por el lado de los pronósticos para la región, el reporte reflejó un empeoramiento, al detallar que para América Latina y el Caribe espera un alza de 1,9 por ciento del PBI, mientras que en abril estimaba un repunte de 2 por ciento. Justamente, ese deterioro se explica por el impacto de los cambios a la baja en la situación de Argentina.

Para Brasil, la mayor economía de América del Sur, "el creci-

miento se ha revisado a la baja para 2024, hasta un 2,1 por ciento, reflejando el impacto a corto plazo de las inundaciones", indicó el FMI. "Sin embargo, el crecimiento se ha revisado al alza en

2025 para Brasil para reflejar la reconstrucción después de las inundaciones y factores estructurales de apoyo (por ejemplo, la aceleración de la producción de hidrocarburos)", agregó.

El equipo económico logró concretar una segunda jornada de resultados positivos en la plaza cambiaria, con bajas en los distintos dólares financieros aunque a menor ritmo que los del día lunes. No hubo información oficial sobre si hubo intervención oficial en la plaza, aunque una nueva sensible baja en los precios de los bonos de la deuda soberana, al igual que el lunes, volvió a alimentar versiones de ventas de títulos impulsadas desde el sector público, para bajar el precio de la obtención de dólares a través del MEP o el contado con liqui. El riesgo país, como reflejo de esa variación en el valor de los títulos, registró un nuevo aumento y rozó los 1600 puntos.

El Banco Central, en tanto, informó ventas netas por tres millones de dólares en el mercado único de cambios (MULC), mientras que las Reservas internacionales en divisas sufrieron una caída en la jornada de 559 millones de dólares. Según informaron fuentes oficiales, se debe a un pago de vencimientos de intereses al Fondo Monetario Internacional.

El dólar blue se vendía ayer en las cuevas 1405 pesos al cierre, tras un pequeño rebote a última hora, ya que durante la jornada se mantuvo en 1400. De todos modos, registra una baja acumulada de 95 pesos en los primeros dos días de la semana aunque todavía unos 360 pesos más caro que el 13 de mayo, cuando se inició la trepada interrumpida este fin de semana.

El contado con liqui y el MEP, en tanto, llevaron su cotización levemente por debajo de los 1280 pesos, al bajar 3 por ciento el primero y 2,2 por ciento el último con respecto al valor registrado el lunes. El dólar mayorista

### Opinión Por Pedro Gaite \*

## Se agrava el problema de fondo

a brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los paralelos pasó del entorno del 20 por ciento a mediados de mayo al 55 por ciento a mediados de julio, agregando presión sobre los precios. El relevamiento online de precios de alimentos y bebidas en supermercados que realiza FIDE arrojó un aumento del 5,7 por ciento mensual en la primera quincena de julio, lo que implica una aceleración considerable en relación al 2,7 por ciento que había registrado en la quincena previa.

En este contexto, el Go-

bierno tomó una medida para justificar la intervención en el mercado de dólar financiero CCL: el BCRA esterilizará los pesos emitidos para comprar divisas en el mercado cambiario oficial (MLC) a través de la venta de dólares en el CCL. Sin embargo, el Gobierno sigue errando el diagnóstico sobre cuáles son los verdaderos problemas de la macroeconomía argentina, al punto que cuanto más efectiva sea esta medida en términos de su propio objetivo (reducir la brecha cambiaria) más nocivo será el impacto sobre el problema de fondo (la escasez de divisas).

El nuevo esquema fue presen-

tado como una política monetaria para cerrar la fuente de emisión que implica la compra de divisas por parte del BCRA. La realidad es que la emisión generada por compra de dolares fue casi nula en el ultimo mes y medio dado que el BCRA disminuyó considerablemente la compra en el mercado cambiario, al punto que en junio vendió reservas en términos netos. La súbita preocupación por esta fuente de emisión solo se explica como la manera de disfrazar el verdadero objetivo de la medida: intervenir en el mercado cambiario financiero.

El nuevo esquema de "esterilización" puede aliviar de manera

Nueva baja en los dólares y caída de los títulos públicos

# La política cambiaria camina por la cornisa

Rebotó el precio de las acciones, pero los analistas sospechan de una baja artificial de los dólares financieros. El sector público estaría alimentando la oferta de bonos de deuda en dólares.



Bajas del 2 al 3 por ciento en el dólar MEP y el CCL. El blue, a 1405 pesos.

oficial avanzó 50 centavos con respecto al lunes, ubicándose en 923,50 pesos, con lo cual la brecha con respecto a los dólares libres descendió al 38,5 por ciento. Una de las preocupaciones ex-

presadas en el mercado por analistas y operadores bursátiles es si se sostendrá esta tendencia o se podrá erncontrar un valor estable para los tipos de cambio, dado que estas bajas se dan a la par de

un sensible descenso en el precio de los bonos que se utilizan para el canje de pesos por divisas. "Si esta baja del dólar se da por venta de bonos del sector público, no se podrá sostener por mucho tiem-

transitoria las presiones sobre la brecha, pero lejos de resolver el problema de fondo, lo profundiza. El aumento de la brecha cambiaria en los últimos meses se explica principalmente por el aumento en las expectativas de devaluación, producto de las crecientes dificultades para acumular reservas y la apreciación del tipo de cambio real que implica el crawling peg del 2 por ciento mensual, en el marco de un Gobierno que mantiene como objetivo el levantamiento de los controles cambiarios para aspirar a recuperar el acceso al mercado de crédito internacional para cumplir con los vencimientos de deuda en moneda extranjera que el año que viene rondan los 17 mil millones de dólares. Ahora bien, esta medida atenta contra

la acumulación de reservas y no resuelve la cuestión cambiaria.

Paradójicamente, cuanto más efectiva sea la medida en términos de su propio objetivo, que es reducir la brecha cambiaria, más profundiza el problema de fondo que es la escasez de divisas. Es que, a menor brecha cambiaria mayor es la cantidad de dólares que el BCRA debe vender en el CCL para esterilizar los pesos que emitió para comprar los dólares en el mercado oficial.

Estimamos que aun resta exportar unos 13 mil millones de dólares de la actual campaña de soja. Ahora bien, si las exportaciones fueron relativamente bajas en estos meses pese a que dado el aumento de la brecha aumentó el tipo de cambio exportador, resulta difícil pensar que las exportaciones se normalizarán ante la caída de la rentabilidad cambiaria que implica la reducción de la brecha.

Pero aun en un escenario optimista en el que las exportaciones retoman un curso normal, la mayor parte de esos dólares se canalizarían al mercado del CCL y no a las reservas del BCRA. Eso permitiría reducir transitoriamente la brecha cambiaria pero no relajar la restricción externa. Dada la evidente inconsistencia del esquema cabe preguntarse si el Gobierno no aspira a desplomar la brecha cambiaria en el corto plazo para levantar intempestivamente los controles cambiarios.

\* Economista jefe de FIDE. @pgaite5

po", advirtieron varios especialistas consultados, de manera coincidente.

Los títulos de deuda extendieron el rojo de la jornada previa, aunque sobre el cierre se achicaron las pérdidas. Así, los que más cayeron fueron el Bonar 2038 (-2,2%), el Bonar 2035 (-1,5%), y el Global 2029 (-1,6%).

Por su parte, el S&P Merval rebotó 1,6% tras desplomarse el lunes cerca de 10%. Las acciones que más se recuperaron fueron Sociedad Comercial del Plata (+7,6%), Ternium (+6,1%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,8%). En el extranjero, los papeles que más subieron fueron Financiero Galicia Grupo (+4,4%), Despegar (+4,4%), y Grupo Supervielle (+4,1%).

En tanto, el valor del billete en el Banco Nación es de \$941 y en el promedio de los bancos es de \$960,89. El Banco Central, en tanto, cortó una racha compradora de cinco ruedas consecutivas y vendió este martes 3 millones de dólares en el mercado. En una rueda que tuvo un volumen operado de 201,6 millones de dólares, la autoridad monetaria tuvo que asistir la demanda de importadores. De esta forma, en el mes acumula compras por U\$S263 millones. No obstante, las reservas brutas cayeron 559 millones de dólares y finalizaron con un saldo de U\$S27.613 millones.

En las últimas horas, la calificadora internacional de riesgo

crediticio Moody's advirtió que la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional que impulsa el gobierno nacional provocará una mayor exposición de los bancos a la deuda pública y a un mayor riesgo de liquidez.

### Superávit fiscal

Junio es el sexto mes consecutivo que finaliza con superávit financiero, informó el Ministerio de Economía ayer. Durante el último mes, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario (antes del pago de intereses) de \$488.569 millones y un resultado financiero (ya descontado el pago de intereses) de \$238.189 millones.

En los primeros seis meses del año, el SPN acumula un superávit primario mayor a 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB. Desde el Gobierno destacaron que "es la primera vez desde 2008 (gobierno de Néstor Kirchner) que se alcanzan seis meses consecutivos de superávit

En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero (ya descontado el pago de intereses).

financiero".

Como producto de la política de violento ajuste, en los primeros seis meses el gasto primario alcanzó una reducción de 32% en términos reales con respecto al mismo período del año pasado. Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (82%) y Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (75%). Los subsidios económicos se redujeron en un 43%.

"EX-2023-00174147- MUNISMA-DDCO#SLT,- CARATULADO GOMEZZ SANTIAGO C/ LA CAJA SEGUROS S.A.S/ Infracción a la Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Provincial Nº 13.133"-1. Absolver a la firma LA CAJA SEGUROS S.A - CUIT Nº 30-66320562-1, con domicilio comercial en la calle Fritz Roy N° 957, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por los fundamentos que anteceden y en los términos de lo dispuesto en los articulos 4°, 19° y 30° de la Ley Nacional N° 24.240 y Art. 42 de la Constitución Nacional y Art. 38 de la Constitución de la Pcia. De Buenos Aires. 2. Condenar a la firma LA CAJA SEGUROS S.A- CUIT Nº 30-66320562-1, con domicilio comercial en la calle Fritz Roy Nº 957, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico constituido (Documento - Nº de Orden 20); por los fundamentos que anteceden y en los términos de lo dispuesto en los artículos 48°de la Ley Provincial Nº 13.133 y Art. 42 de la Constitución Nacional y Art. 38 de la Constitución de la Pcia. De Buenos Aires. 3. Imponer a la firma sumariada LA CAJA SEGUROS S.A - CUIT Nº 30-66320562-1 la pena de Multa por un equivalente a CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES (RESOL2024-9-APN-CNEPYSMVYM#MT - ART. 1° Inc. "B" MAYO/2024) cuyo importe asciende a PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60 CTVOS. (\$1.171.575,60) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, inc - 4. Condenar a la firma LA CAJA SEGUROS S.A - CUIT N° 30-66320562-1, al pago en carácter indemnizatorio por el concepto DAÑO DIRECTO en favor del denunciante GO-MEZ, SANTIAGO GABRIEL - la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS (\$105.600) de conformidad con el Art. 40° bis de la Ley Nacional Nº 24.240, lo cual deberá acreditar en un plazo máximo de 10 días hábiles. Intimar al pago de la Tasa de Justicia Administrativa, al pago de la Tasa de Justicia Administrativa, por la suma de PE-SOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 11.362).-"

### Por Mara Pedrazzoli

En el primer trimestre de 2024 la participación de las y los asalariados en el producto alcanzó el más bajo nivel de la serie histórica reciente, con un 45 por ciento del PBI. Por el contrario la ganancia de los empresarios llegó a uno de los más altos niveles de la serie con un 40 por ciento, según informó Indec el martes. El ingreso mixto de cuentapropistas y autónomos también creció respecto de igual período de 2023, hasta alcanzar el 15,8 por ciento del PBI. Esta distribución de la riqueza muestra que Argentina se volvió un país menos equitativo que años atrás, lo cual ocurre de la mano de una sensible pérdida de puestos trabajos en 2024.

El Indec publicó el informe denominado "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra" en donde muestra cómo se distribuye entre el capital y el trabajo la riqueza producida en el país a lo largo de un año. Es la medición que tradicionalmente se conocía como distribución "funcional" del ingreso, en la medida que evaluaba la función social de los distintos individuos dentro de la economía: están las y los trabajadores que reciben una "remuneración al trabajo asalariado" (RTA) y los empresarios dueños del capital que se llevan el "excedente bruto de explotación" (EEB), pero además se considera al sector de los cuentapropistas y autónomos que reciben el "ingreso mixto bruto" (IMB). Descontando los impuestos, la suma de estos tres sectores arriba al 100 por ciento de la riqueza o del "valor agregado bruto a precios básicos" (PIB).

En el primer trimestre de 2024

Efectos de la pérdida de puestos de trabajo en 2024

# La torta se reparte cada vez peor

En el primer trimestre, la participación de los asalariados alcanzó un 45 por ciento del PBI, el nivel más bajo de la serie.



Argentina se volvió un país menos equitativo que años atrás.

Carolina Camps

la RTA se llevó el 45 por ciento del PBI, lo cual es el porcentaje más bajo para un primer trimestre de la serie histórica reciente, que empieza en el año 2016. En 2016 y 2017 dicha participación

alcanzaba al 54 por ciento para luego bordear el 50 por ciento en los últimos años del gobierno macrista en 2018 y 2019, cifra que se mantuvo en el 2020 pandémico. El primer trimestre de

2021 capta mejor el impacto de la pandemia y la RTA se reduce hasta un 46 por ciento, para aumentar en los siguientes dos años hasta un 48,3 por ciento en el primer trimestre de 2023. Este

dato contrasta muchísimo con el más reciente publicado por Indec y habla del carácter regresivo de las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Como contrapartida el EEB alcanzó en el primer trimestre del año un 40 por ciento, es decir uno de los valores más altos de la serie, superado sólo por el 41 por ciento de 2021 y 2022. El dato inmediatamente anterior, con el que debe contrastarse el recientemente publicado es del 38,7 por ciento, que corresponde al primer trimestre de 2023.

Es decir que los trabajadores asalariados perdieron 3 puntos de participación en el PBI mientras los empresarios ganaron 1,3 puntos, la diferencia se explica por la mayor relevancia de los cuentapropistas y autónomos entre los períodos analizados, y además porque los impuestos netos de los subsidios a la producción restan una parte menor del PBI que un año atrás (0,8 contra 1,9 por ciento).

El IMB en el primer trimestre de 2024 alcanzó al 15,8 por ciento del PBI, es decir aumentó en 0,9 puntos porcentuales contra el mismo ratio en el primer trimestre de 2023. Este porcentaje se mantuvo en torno al 12 y 13 por ciento entre 2016 y 2018, para ascender a 14,2 por ciento en el primer trimestre de 2019 y luego ubicarse en cifras similares a las actuales, con una baja importante en 2023.

Los asalariados pierden participación en el reparto de la torta de la riqueza, mientras ganan los capitalistas y los trabajadores por cuenta propia. El informe de Indec acompaña esta información con datos de cantidad de puestos de trabajo, que apenas crecieron 0,5 por ciento en el primer trimestre de 2024.

La canasta de crianza de Alcanzó, en promedio, los 365.282 pesos en junio

## Criar niños vale el cuádruple

la primera infancia, niños y adolescentes en promedio alcanzó los 365.282 pesos en junio para las distintas edades que contempla el Indec, en su informe difundido el martes. Esta canasta permite estimar el gasto que las familias destinan en alimentos, vestimenta y en garantizar la vivienda, el transporte y cuidado de los infantes. El valor de la canasta casi se cuadriplicó respecto de los niveles de igual mes de 2023 cuando llegaba a 112.149 pesos en promedio. En la comparación contra mayo de 2024 apenas subió 1 por ciento.

La canasta de crianza elaborada por el Indec incluye tanto el costo mensual para adquirir bienes y servicios como el costo de las tareas de cuidado que surge a partir de la valoriza-

ción del tiempo requerido para esas labores. Son tareas de cuidado: lavar y planchar ropa, cuidar mascotas, ordenar y/o lavar los platos, ayudar con la tarea escolar, hacer compras o trámites, etc. De acuerdo a los datos desagregados por Indec y según la edad de los infantes, el costo de la crianza ascendió a 329.821 pesos en el caso de niñas y niños menores a un año de edad en junio de este año (contra 103.635 pesos en junio de 2023). En tanto fue de 391.614 pesos para niños de entre uno y tres años de edad, de 327.592 pesos para infantes de entre cuatro y cinco años y de 412.104 pesos para adolescentes de entre seis y doce años.

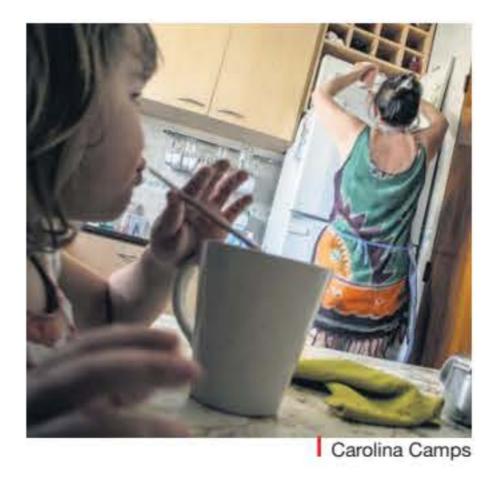

Respecto de los niveles de un año atrás, el valor de la canasta de crianza prácticamente se triplicó (subió 225,7 por ciento). Si bien llama la atención que se mantuvo estable respecto a mayo de 2024, con una variación pro-

medio estimada en 1 por ciento (bastante inferior a la inflación minorista mensual del 4,6 por ciento, estimada por Indec).

Cabe notar que para el cálculo del costo de los bienes y servicios, Indec considera el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires que se dio a conocer el viernes pasado en tándem con el dato de la inflación minorista. Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de los alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos, como el de otros bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera), y en junio de 2024 al-

canzó los 282.579 pesos para un adulto equivalente, es decir menos que el costo para infantes y adolescentes.

### Un poco de historia

La medición de la canasta de crianza nació en 2023 y fue lanzada por el gobierno el día 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un acto conjunto entre autoridades del entonces Ministerio de la Mujer y Diversidades, del Ministerio de Economía y del Indec. En materia de estadísticas constituye una herramienta pionera que sirve para fines analíticos pero también para los procesos judiciales de separación de parejas pues brinda una estimación objetiva de la cuota alimentaria que saldan las madres y padres en los procesos de litigio.

La dificultad metodológica de la Canasta Básica Total de pobreza

### A pesar de que hay tres millones de hogares inquilinos en Argentina (un 17,6 por ciento del total censado en 2022) cuyo peso representa, en algunos casos, más del 50 por ciento del ingreso de los hogares; la Canasta Básica Total (CBT) que calcula el Indec para referenciar el índice de pobreza no contempla la magnitud del precio del alquiler y expensas. La agrupación Inquilinos Agrupados apunta a un "error voluntario" del Indec, pero especialistas aseguran que la dificultad está dada por el criterio estadístico con

el que se mide la CBT, que no es

una simple suma de los gastos. A diferencia de la Canasta Básica Alimentaria, que suma el valor de una determinada cantidad de alimentos que una persona debería ingerir para no ser indigente, la CBT que determina el nivel de pobreza por ingresos no valoriza gastos. Su cálculo determina un promedio de gastos de toda la población en base a una serie de productos y servicios relevados en la Encuesta de Gastos de los Hogares (Engho), que relevan los consumos de la población inquilina y también la no inquilina. Por lo tanto, los inquilinos que leen el número que mes a mes publica el Indec, notan Una canasta que

# contemple a los inquilinos

Inquilinos Agrupados apunta a un error del Indec, pero especialistas aseguran que la dificultad es por el criterio estadístico del indicador.

que es mucho más alto para ellos.

A modo de reclamo, la ONG Inquilinos Agrupados publicó una Canasta Inquilina, que incorpora a la Canasta Básica Total el relevamiento de precios de alquileres de hogar realizado por la propia agrupación. "El Estado no mide precios de los alquileres, entonces para elaborar una canasta así debería mirar los contratos registrados en la AFIP, que son muy pocos, y hoy con el decreto ya no es obligatorio registrar los contratos en la AFIP, entonces no tienen datos oficiales", apunta en diálogo con **Páginal 12** el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz.



Una familia necesitó 1,5 millón de pesos para no ser pobre.

Dafne Gentinetta

De acuerdo al relevamiento de Inquilinos Agrupados, una persona adulta que vive sola en una casa alquilada necesitó en junio 649.566 pesos de ingresos para no ser considerada pobre; una pareja necesitó 1,05 millones pesos y una familia compuesta por dos adultos y dos menores requirió de 1,5 millones pesos para cubrirla.

Páginal 12 consultó tanto al Indec como a especialistas en urbanismo, que coincidieron en que técnicamente el alquiler sí está incluido en el gasto de los hogares. Pero no refleja el verdadero peso de este ítem en los hogares inquilinos. "Es correcto decir que muy probablemente si sos inquilino tu CBT es más alta, pero no es que le tenés que agregar el costo del alquiler promedio a esa canasta", asegura el sociólogo urbanista Fernando Bercovich.



Un nene de 9 años se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la ciudad de Rosario, donde ingresó el sábado por la tarde con una intoxicación por ingesta de unas pastillas. De acuerdo al testimonio de vecinos, el chico estaba en la casa de una vecina cuando comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgen-



cia. Con respecto al origen de la intoxicación, la subdirectora del hospital, Silvia Gior, explicó que los exámenes toxicológicos marcan que consumió opioides. "Es una medicación oncológica muy fuerte que no está al alcance de cualquier persona, sino que debe ser recetada y controlada por un profesional", agregó. El hecho está siendo investigado por la Justicia santafesina.

### I CÓRDOBA

### Muerte por electricidad

Un hombre fue encontrado sin vida a pocos pasos de un transformador de EPEC (la empresa de energía eléctrica de Córdoba), en una zona periférica del Oeste de Río Cuarto. Las autoridades tienen como principal hipótesis que la víctima había intentado robar cables y murió electrocutado, debido a que su cuerpo estaba calcinado. Según informó la Policía, había algunos cables



subterráneos desenterrados en el sitio donde se encontró al hombre, sobre el antiguo camino a Córdoba (ex ruta 36), al Oeste de la ruta A005. Se trata de una zona donde pasa una línea de Alta tensión eléctrica de EPEC, con numerosos transformadores a la vista. "Está trabajando el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la provincia de Córdoba", detallaron las autoridades.

#### Salta 12

### Por Claudia Ferreyra

Mariana Jazmín Alexandra Pistone, de 14 años de edad, se encuentra desaparecida desde 10 de julio último. Residía en la localidad de Fortín Dragones, junto a su abuela, salió para visitar a una amiga en Coronel Juan Solá (Estación Morillo) y no regresó. La fiscalía pidió a Interpol que active una alerta internacional ante indicios de que podría estar en la frontera o en Bolivia. En la provincia hay 14 personas extraviadas este año que todavía no han sido encontradas.

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, emitió este lunes un oficio con carácter de "urgente" destinado a la División Asuntos Internacionales del Departamento (Interpol) de la Policía Federal Argentina, solicitando una notificación o alerta internacional "amarilla" para dar con el paradero de la adolescente, vista por última vez el 10 de julio en Dragones, en el departamento San Martín.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en otras ocasiones hubo denuncias y búsqueda de esta adolescente por extravío. El 10 de julio, Pistone pidió permiso para visitar a una amiga en Morillo, a 57 kilómetros. Desde entonces, se comunicó con una prima, enviando dos videos: uno en una terminal de ómnibus y otro dentro de un colectivo, sin mostrar si estaba acompañada. Personal del Grupo de Investigadores Sector 43 (DIZN-DGI) confirmó que la terminal pertenece a la localidad de Yacuiba, Bolivia. Esta ciudad boliviana está cercana a la frontera con Argentina, y a poco más de 283 kilómetros de Dragones.

Según dio a conocer el MPF, la madre de la adolescente informó que desconoce el paradero y las amistades de su hija. Además, detalló que notó que falta su DNI, lo que sugiere que podría estar viajando con esta identificación.

Por este motivo, Souto solicitó la colaboración del personal policial de Yacuiba, que tras verificar las listas de pasajeros de todas las empresas de transporte, indicó que no se encontraron registros de boletos a nombre de la adolescente o de su madre. También notificó a las operadoras de transporte y coordinaron la búsqueda con la patrulla caminera. Por otra parte, la Dirección General de Ciberseguridad obtuvo información que sugiere que la chica podría estar en la frontera o en Bolivia.

Mariana Jazmín Pistone es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro largo, mide aproximadamente 1,70 metros, no tiene tatuajes. Al momento de su desaparición vestía una calza de colores, campera color crema, zapatillas negras, y llevaba una mochila azul. A quien pueda aportar alguna

Por la desaparición de Mariana Pistone, de 14 años

## Un pedido de alerta a Interpol

La fiscalía considera que la chica, oriunda de Salta, podría estar en Bolivia y por eso activó la solicitud internacional.



Mariana vive en el norte de Salta y desapareció el 10 de julio.

información sobre su paradero, se solicita comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o el destacamento policial más cercano.

El caso de esta joven no es el único en la zona. Viviana Leonor Lubik, de 49 años, desapareció el 5 de marzo en la ciudad de Salta. Cuatro meses después, aún no se sabe nada de ella. Una amiga dijo que la vio por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico".

La amiga de Viviana dijo a Saltal 12 que hasta la fecha no hay noticias de ella, y lamentó que la Policía la dejó de buscar. "Ya no la buscan ellos. Yo la busqué por todos lados y no tuve éxito", aseguró. La investigación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma.

Sara Constanza Alejandra López falta desde el 13 de abril, tiene 15 años de edad, vestía calza negra, zapatillas negras y campera verde oscura. Mide 1,6 de altura, tiene ojos negros, es de contextura delgada y usaba cabello corto.

En la ciudad de Salta también se encontraba desaparecida una joven de 19 años de edad Cecilia Guevara Vequiz, quien ya fue encontrada.

La Policía de Salta informó a Saltal 12 que la joven se encontraba extraviada desde el 30 de junio pero la fuerza tomó intervención recién el 9 de Julio. "El día 11 de julio fue hallada en Yacuiba -Bolivia- con intervención de la Fiscalía Federal Tartagal y la División Prevención y Lucha contra la Tra-

ta de Personas de Policía de Salta", precisó la institución.

La Gendarmería Nacional informó que la joven era víctima de trata de personas en Yacuiba. Según denunció su familia, la joven había viajado tras recibir una promesa de trabajo engañosa de un hombre del país vecino.

Choque en San Miguel de Tucumán

### Tres víctimas fatales

Un impactante choque entre dos vehículos generó conmoción en Tucumán. Tres personas, dos amigas y un hombre, murieron luego de que los autos en los que se trasladaban protagonizaran una violenta colisión en la capital provincial. El incidente vial ocurrió a última hora del pasado domingo.

Una cámara de seguridad de una vivienda de la zona grabó el momento exacto en el que los rodados impactaron en el cruce de la avenida América con Italia. Celeste Lobo, de 30 años, y Lorena Paola Medina, de 34, murieron en el acto, en tanto que horas después falleció Francisco Jiménez

Terán, de 43, quien permanecía internado en el hospital Padilla, indicaron los medios locales.

El accidente ocurrió pasada la medianoche cuando el hombre que conducía un Peugeot 208 impactó contra el costado del Renault 12 en el que viajaban las amigas, que habían doblado en la intersección de la calle Italia y la avenida América. El rodado, que se disponía a girar, quedó destruido y volcado sobre la vereda.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, que dispuso el secuestro de los vehículos siniestrados y la realización de los tests alcohólicos correspondientes.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló esta semana a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con una medida cautelar que pidió la reincorporación de un trabajador trans despedido durante el gobierno de Javier Milei, que cumplía funciones en la Administración Pública Nacional, amparado en la Ley de Cupos. "Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante con-

tra el ajuste que en el sector público

impulsa el gobierno nacional", ce-

lebró el secretario general del sindi-

cato, Rodolfo Aguiar.

Según precisó el gremio en un comunicado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se prosobre nunció causa Nº19483/2024/CA1 presentada en el Juzgado Nº15, que analizó el caso de un trabajador que prestó servicios en el Estado desde marzo del 2021 hasta el pasado 21 de marzo 2024, "cuando el organismo público adoptó la arbitraria e ilegal determinación de no renovar su contrato", informó ATE.

Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei, puntualizó el comunicado, que señaló que se espera que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.

El reciente fallo, indicó ATE, "sienta un precedente importante en la lucha por el respeto al cupo y contra la continuidad de tal statu quo del paradigma de binariedad heteronormativa, factor que amenaza los derechos reconocidos en los artículos 14 bis, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, en los Principios de Yogyakarta, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ley de Identidad de Género 27.643, en la Ley 27.636 Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán Lohana Berkins, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y en el CCT Anses 305/98 'E'".

También pone de manifiesto "el severo perjuicio en la salud física, psíquica o social del ser humano afectado por el despido, y reconoce la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural", remarcó el gremio.

El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en sus redes sociales donde dijo que "estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el

"El fallo sienta precedentes importantes", afirmaron desde ATE

# Frenan el despido de un trabajador estatal trans

A través de una medida cautelar se logró la reincorporación de esta persona, que había sido despedida en el marco de las políticas de ajuste brutal del Gobierno.



Es la primera resolución de este estilo durante la gestión de Milei.

Enrique García Medina

ajuste que en el sector público impulsa el gobierno nacional".

La Justicia, destacó el referente gremial, "comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos

Después de más de tres

meses cerrada, hoy reabre

la estación Pasteur-AMIA de la

línea B de subte, anunció el

Gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires. Durante el tiempo

que estuvo clausurada se reali-

zaron "obras de renovación in-

tegral y de recuperación del es-

pacio de memoria", indicaron

desde la administración porte-

ña. La reapertura coincide con

el 30 aniversario del atentado

contra la AMIA, que dejó un

ción implicó obras en los acce-

sos, las galerías de escaleras, el

vestíbulo y los andenes con el

objetivo de garantizar una me-

jor circulación y transformarla

en un espacio más cómodo, or-

denado y mejor iluminado",

informaron las autoridades lo-

cales en un comunicado ofi-

"La renovación de la esta-

saldo de 85 víctimas fatales.

masivos impulsados por Javier Milei" en el sector público.

En ese sentido, Aguiar subrayó "la importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de contralor de los otros poderes del

Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas".

La resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, reconoció Aguiar, "nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de cesantías masivas que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población".

La decisión judicial también "es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores", añadió el referente de ATE.

La secretaria de Género y Diversidad Clarisa Gambera, por su parte, dijo que existe "una situación de discriminación por parte del gobierno nacional, donde ya percibimos que el foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos".

"Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo en este sentido y sobreideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este gobierno", advirtió Gambera.

Reabre la estación de la línea B

## Pasteur y un homenaje



cial.

La puesta en valor de las intervenciones artísticas que forman parte del espacio de memoria y homenaje permanente a las víctimas del atentado fue realizado de manera conjunta entre la AMIA y el gobierno porteño.

Las intervenciones que se pueden ver en la estación PasteurAMIA fueron inauguradas en 2015. De su realización participaron 25 artistas y contaron con la curaduría de Elio Kapszuk, responsable del Espacio de Arte AMIA.

Las obras que conforman el espacio de memoria fueron creadas de manera específica por los artistas Sergio Izquierdo Brown, Buenos Aires Stencil, Caloi, Luis Campos, Pito Campos, CEO, Corne, Crist, Fontanarrosa, León Gieco, Grondona White, Jorh, Langer, Liniers, Maitena, Emiliano Miliyo, Napo, Pati, Daniel Paz, Miguel Rep, Rocambole, Rudy, Sábat, Sendra y Tute.

Además de la puesta en valor de las obras artísticas, se hicieron

trabajos de impermeabilización, pintura, reparación de pisos, recambio de luminarias, reordenamiento del tendido eléctrico, adecuación de señalética y nuevo mobiliario, detallaron las autoridades.

La obra se realizó en el marco del Plan de Renovación Integral que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase), proyecto por el cual ya fueron remodeladas las estaciones Castro Barros y Acoyte (Línea A), San Martín (Línea C), Bulnes y Facultad de Medicina (Línea D) y Jujuy (Línea E). También, Nuestra Señora de Fátima, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Escalada, Pola, General Savio, Centro Cívico Lugano y Ana Díaz (Premetro). Actualmente, se realizan trabajos similares en la estación de Premetro Julio César Saguier.

Luego de dos años de investigación, Gendarmería Nacional desarticuló una red de trata que funcionaba en la provincia de San Juan, dedicada al traslado de mujeres hacia Colombia. Tres personas se encuentran detenidas por la causa.

El hecho trascendió el 4 de julio, luego de que quedara detenido Gustavo De la Fuente, un reconocido abogado sanjuanino. Además, quedaron apresados otros dos miembros de la organización, de nacionalidades colombiana y venezolana.

La Justicia le dictó De la Fuente prisión preventiva y lo imputaron por explotación, trata, lavado de dinero y tenencia de drogas, debido a los elementos secuestrados en su estudio durante uno de los procedimientos. El letrado fue alojado en el Pabellón 1 del Sector II del penal de Chimbas, también conocida como el "Gallinero", una cárcel caracterizada por alojar a los policías y militares condenados o procesados por estos delitos.

El blanco de la organización eran las mujeres en estado de vulnerabilidad, en su mayoría menores de edad. Los proxenetas las capturaban con el objetivo de explotarlas sexualmente y obtener a cambio un rédito económico. Para atraerlas, las convencían de tener una oportunidad como modelos para la empresa Belle Argentina, y luego las obligaban a producir contenido erótico que vendían por diversas vías.

El mecanismo era siempre el mismo. Los delincuentes se contactaban con las mujeres a través de redes sociales y les hacían las falsas ofertas de trabajo. Cuando las víctimas aceptaban, las sacaban del país desde La Rioja y las llevaban engañadas hasta Colombia.

Una vez captadas, las mujeres eran obligadas a realizar contenidos pornográficos. Y las mantenían en condiciones de extrema misetia: no tenían calefacción ni agua caliente, y estaban obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar. También carecían de atención médica.

La causa contó con la intervención del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, que dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de abrir una nueva investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, con el fin de establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.

De acuerdo a lo hallado a partir del entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes sociales, se probó que las conexiones para la difusión de contenidos eróticos se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un monto mediante tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.

Tres presos en San Juan, entre ellos un conocido abogado

# Desmantelaron una red de trata

Engañaban a las víctimas ofreciéndoles oportunidades laborales como modelos y luego las obligaban a vender contenido pornográfico.

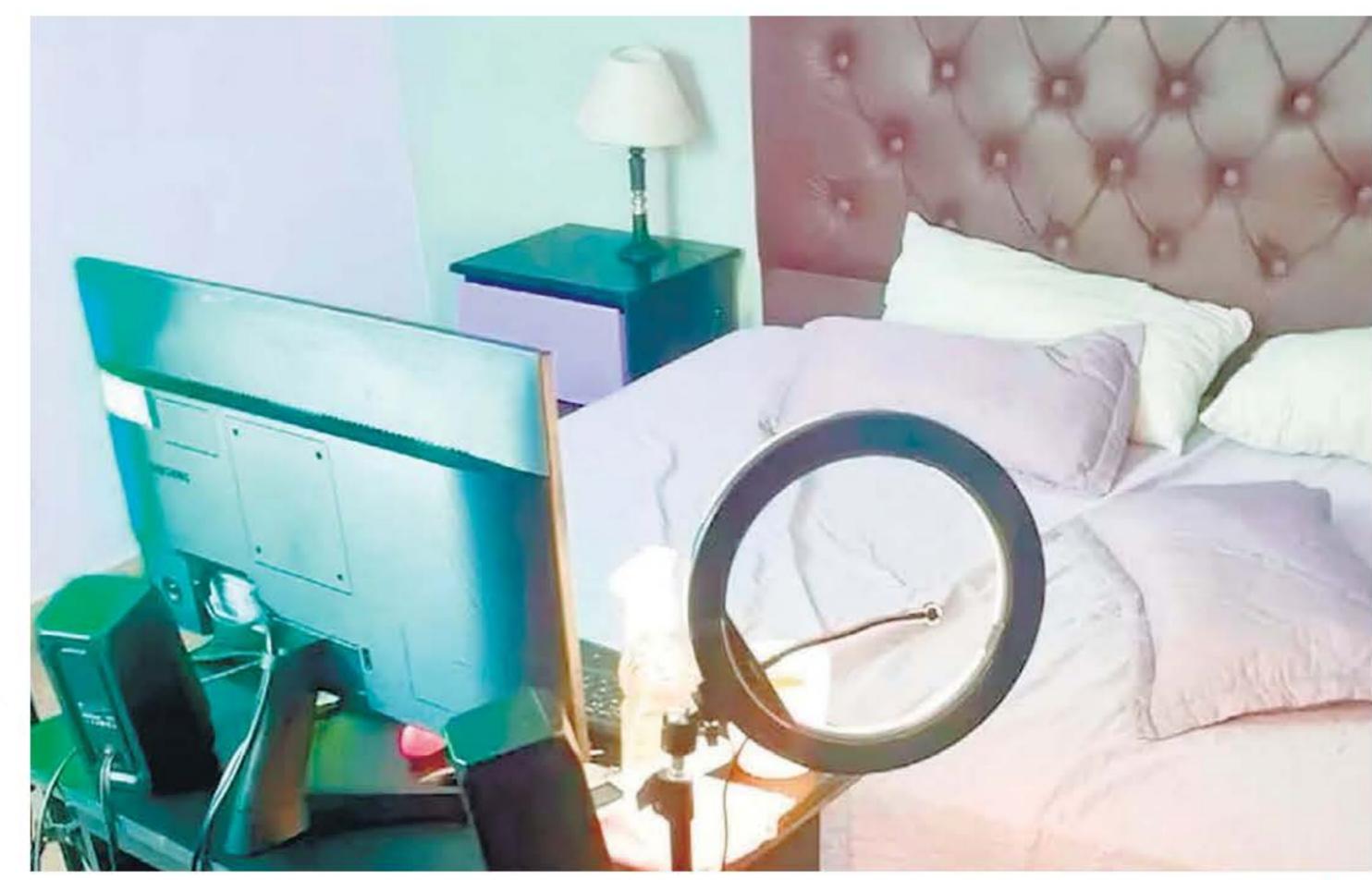

El blanco eran mujeres en estado de vulnerabilidad, sobre todo menores de edad.

Investigan casos de proxenetismo en Chubut

### Camino abierto por una denuncia

La policía de Chubut realizó siete allanamientos en la localidad de El Hoyo en el marco de una investigación por una posible red de trata, tras el hallazgo de una joven que apareció drogada y con signos de abuso sexual cerca de una finca el pasado 7 de julio, quien luego hizo la denuncia en sede policial y después ante la justicia.

De forma paralela, la Justicia chubutense evalúa el hecho de "abuso sexual con acceso carnal", vinculado a la articulación de una organización de trata de personas. La causa se abrió a raíz de una denuncia por el primer delito, en la que la Fiscalía interviniente notificó que cinco de los allanamientos realizados resultaron de interés para la investigación.

De acuerdo a su declaración, la joven afirma que los delincuentes la persuadieron a través de una oferta de trabajo. Una vez que accedió y fue llevada hasta el lugar fue que abusaron de ella. Además, detalló que dentro del galpón donde estuvo raptada había al menos otras 10 mujeres, pero, durante una primera serie de allanamientos que se reali-

zaron este último fin de semana, los efectivos no pudieron encontrar otras víctimas.

Según medios locales, la víctima "sería ahijada de una mujer vinculada a un productor de fruta fina y a su hijo abogado". Debido a este parentesco, se llevaron adelante operativos en la finca perteneciente al productor y el estudio de abogados del joven. Allí se encontraron algunos elementos relevantes, entre ellos, Viagra, gel íntimo, un preservativo usado, una toalla ensangrentada, pasaportes, armas y documentos con plazos fijos por sumas millonarias.

El fiscal Díaz Mayer, a cargo de la investigación, solicitó la detención de los dos hombres y la mujer, pero la jueza del caso rechazó su pedido al entender que "no estarían las pruebas suficientes para detenerlos, ya que en los allanamientos no se encontraron más jóvenes".

Con este panorama, los vecinos del pueblo de El Hoyo se movilizaron y denunciaron que el productor es conocido por reclutar trabajadores del norte del país para la cosecha, y también por una anterior

vinculación con otros casos de trata. Debido a esto, el Juzgado Federal de Esquel investigó una denuncia de una mujer del Chaco por trata, pero la causa no prosperó.

Al no hallar otras víctimas que cumplan la hipótesis de investigación sobre la red de trata, se llevó a cabo una segunda serie de allanamientos y el registro de cinco vehículos.

En consecuencia, fueron secuestradas dos camionetas pick up, celulares, psicofármacos, sedantes, una cámara de vigilancia y documentación, 10 armas de fuego y 508 cartuchos a bala de distintos calibres, sin vinculación con el hecho denunciado. Asimismo, los agentes realizaron levantamiento de muestras odoríficas y de ADN.

En otro de los procedimientos secuestraron prendas íntimas femeninas, el DNI de la víctima, gel íntimo, medicación para el estímulo de la función sexual, documentos de identidad de otras personas, tarjetas de migraciones, pasajes de colectivo, computadoras y memorias, entre otros elementos.

La nueva abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivin, lo había adelantado: la mujer "se quebró" y le había confesado que mintió en su primera declaración. Es decir que la historia del accidente donde su sobrino, Loan Peña, habría perdido la vida, era falsa. Chirivin manifestó que Laudelina –que se encuentra presa en el penal de Ezeiza desde el 5 de julio- quería declarar oficialmente para contar "con lujo de detalles cómo, cuándo y por qué declaró eso ante un fiscal provincial", de una manera muy irregular porque correspondía hacerlo el fuero federal. De manera que si bien la indagación de Laudelina se iba a realizar ayer, la tía de Loan pidió declarar ante la jueza Cristina Pozzer Penzo durante las últimas horas del martes por la noche.

Esto ocurrió luego de que la jueza diera a conocer ayer por la tarde las imputaciones de las 7 personas detenidas en el marco de la investigación por la "sustracción y ocultamiento" del niño. A más de un mes de la desaparición de Loan, las autoridades definieron imputar a todos los detenidos con el mismo grado de coautoría por el delito de sustracción de menores con fines de explotación.

En este sentido, la magistrada entiende que tanto Laudelina como el exmilitar Carlos Pérez, la exfuncionaria María Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel, Daniel "Fierrito" Ramírez, el tío de Loan, Antonio Benítez, y su mujer Mónica Millapi, son todos coautores en la sustracción y ocultamiento del niño que el 13 de junio fue a un almuerzo en lo de su abuela Catalina, en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, y nunca más volvió.

Los fiscales federales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, estos dos últimos titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), habían solicitado el sábado pasado la citación a indagatoria de los detenidos.

Así es como este martes se conoció, además, el día designado para que declaren todos los acusados. La primera en ser indagada iba a ser Laudelina Peña, quien pidió adelantar su declaración y se encontraba con la jueza al cierre de esta edición.

Para hoy tienen fecha de citación los detenidos María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez. Por su parte, el excomisario Walter Maciel, quien se encuentra alojado en una cárcel de Salta, hablará ante la Justicia Federal el viernes 19. El lunes 22 será el turno de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. "Pudiendo continuar, según la extensión, el martes 23 de julio", según se pudo saber.

Por su parte, el abogado de Millapi y Ramirez, Jorge Monti, solicitó que la indagatoria de sus defenSu abogada reconoció que la mujer mintió sobre el supuesto accidente

# Laudelina Peña pidió declarar ante la jueza

La tía del chico, presa en Ezeiza, tomó la decisión luego de que la magistrada Pozzer Penso diera a conocer las imputaciones de las siete personas detenidas.



La tía de Loan está presa en Ezeiza tras su primera declaración.

Gustavo Vera de La Alameda adelantó la que –según sus fuentes e investigaciones- es la trama que se está destapando a partir de la que estaría siendo la declaración de Laudelina Peña ante la Justicia. Por un lado, la tía de Loan involucraría a Daniel Tello, secretario de Miguel Olivieri, Ministro de Planificación de la provincia de Corrientes y amigo del comisario Maciel (lo encubrieron al policía en la causa de abuso sexual).

Dicho comisario fue extrañamente transferido al pueblo de 9 de Julio, algo que implicaría un descenso en lugar de un ascenso, pero a la vez una ventaja dado que conformarían una banda que utilizaría la zona como área liberada para negocios turbios. Tello frecuentaba la casa de doña Catalina con la intensión de "hacerse amigo" y lo filmó en un video al hijo más pequeño de Laudelina.

Gustavo Vera de La Alameda sobre la declaración de Laudelina

# zona liberada"

A su vez, Laudelina mandaría al frente al senador provincial Diego Pellegrini –mano derecha del gobernador Valdés- y al abogado José Codazzi, quienes la habrían extorsionado en un auto para que declare en falso a cambio de una casa y dinero, una parte del cual le fue entregado y está ahora incautado por la Justicia. La esposa de Codazzi es la secretaria del Ministro de Seguridad de Corrientes, recién renunciado luego de la denuncia de La Alameda. Y también Laudelina incriminaría a su marido Antonio Benítez, a Daniel Ramírez y a Victoria Millapi

como entregadores de Loan.

El contexto de todo esto sería una decisión política mafiosa del alto poder político de hace 3 años para convertir a 9 de julio en una zona liberada narco y del crimen organizado. Por esa razón el exmilitar Pérez –inteligencia de la Armada y el comisario Maciel habrían aparecido en la región, este último protegido por el ministro Olivieri. La otra pata sería Victoria Caillava, quien ya había sido intendenta y es Secretaria de la Producción, pero sería quien en verdad maneja la municipalidad.

El caso Loan habría destapado la zona liberada salpicando para todos lados, según Gustavo Vera en sus dichos en C5N. Los delitos de dicha banda incluirían la trata con fines de pedofilia y la producción de pornografía. Incluso el cura Cristian González está sospechado porque alojaba a Maciel en la casa parroquial y llamó a los feligreses a no marchar. En este contexto, el apuro del gobernador al dar por resuelto el caso con un mensaje en X lo deja en una situación complicada.

El líder de La Alameda dijo que el comisario Maciel sería mucho más que un mero encubridor y que Benítez es "un malandra" conocido en el pueblo por vivir del delito y que no iba preso gracias a sus nexos con la policía, para la cual trabajaba delinquiendo: probablemente hacía trabajos para la policía por extorsión, para que no lo mandaran preso.

didos sea presencial. Sobre el tema consideró que la estrategia de la 07 Justicia es "una hábil jugada, por- 24 que a partir de ahora va a seguir actuando -siempre teniendo en mira la posibilidad de un auto de procesamiento o un auto de sobreseimiento- teniendo en mira el resultado de las indagatorias".

Monti marcó que Millapi y Ramírez -que fueron a buscar naranjas con Loan y el resto de los niños de la familia presentes el día del almuerzo en la casa de la abuela Catalina- "están en esto" porque fueron de las últimas personas que estuvieron cerca del niño de 5 años desaparecido hace más de un mes.

"A partir de ese momento creo que hubo un hecho que beneficia a mis representados, que es que fueron detenidos o demorados desde las 21 o 22 horas y a la madrugada les sacaron los teléfonos, por lo tanto, ahí terminan sus roles dentro de este hecho. No olvidemos que los demás siguieron en libertad y siguieron interactuando", precisó a un canal de noticias y afirmó: "Defiendo a Millapi y a Ramírez desde una postura de inocencia absoluta".

Ayer, a horas de haber asumido como ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos puso en duda la hipótesis de la trata en el caso Loan y no descartó que pueda haber "cambios profundos" en la cúpula de la policía de la provincia.

En el contexto de avance del juicio, Vallejos dijo que "a nivel nacional, tenemos un registro de niños y adolescentes desaparecidos y el anterior archivo en la provincia data de casi 30 años", por lo que suponen desde el gobierno que no es un caso de trata.

Acerca de la implicancia de la Policía en el caso, por la detención del excomisario Walter Maciel, el titular de la cartera de seguridad puso en énfasis en la posibilidad de nuevos cambios: "De hacerlos, deben ser profundos y que estos sirvan para tener la policía que necesitamos". Sobre el impacto político en la causa, Vallejos defendió al gobernador Gustavo Valdés y subrayó que "no hay ninguna vinculación con el cuerpo político provincial. Sé quién es Gustavo Valdés y le aseguro que los correntinos también lo saben".

En ese sentido, el ministro dijo: "El caso todavía no está resuelto y el despliegue que el gobierno de esta provincia ha hecho en estos primeros días de materiales y de recursos ha sido realmente impresionante". Y agregó: "La cuestión política en este punto pasa a un segundo o tercer plano, lo primero es saber qué pasó con Loan".

Por otro lado, en las últimas horas se abrió una investigación paralela a la causa por la desaparición de Loan para conocer de qué murió Néstor Lúquez, quien fue el primer abogado de la madre del niño, antes de la llegada de Fernando Burlando y su equipo.

### La encontraron muerta e intacta en Nueva Zelanda

# Una rara ballena en la playa

Nunca se ha visto un ejemplar vivo: habitan en aguas muy profundas y se alimentan de langostinos.



En extraño cetáceo apareció en las cosas de Nueva Zelanda.

I AFP

Las autoridades neozelandesas encontraron el cadáver casi intacto de lo que parece ser una ballena picuda de Bahamonde, considerado el cetáceo más desconocido del mundo y del que nunca se ha visto un ejemplar vivo, en una playa al sureste del país.

El Departamento de Conservación neozelandés indicó que fueron informados el 4 de julio del ha-

Fue descrita por primera
vez en 1874 con el
hallazgo de una mandíbula
inferior y dos dientes en
as islas Chatham, al sur
de Nueva Zelanda.

llazgo del animal de 5 metros de largo en la playa de Otago y creen que se trata de un ejemplar de la misteriosa ballena, aunque esperan la confirmación del análisis de ADN.

Las ballenas picudas de Bahamonde ('Mesoplodon traversii' o 'bahamondi') también conocidas como zifios de Travers o mesoplones de Bahamonde, se distinguen por su hocico alargado, sus dientes prominentes y su forma parecida a la de los delfines.

"Las ballenas picudas son una de las especies de grandes mamíferos menos conocidas de la era moderna", afirmó el jefe de operaciones del Departamento de Conservación en Otago, Gabe Davies. "Desde el siglo XIX sólo se han documentado seis ejemplares en todo el mundo y todos menos uno, procedían de Nueva Zelanda. Desde el punto de vista científico y de la conservación, esto es enorme", agregó el experto.

Las autoridades indicaron que las muestras de la ballena han sido enviadas a la Universidad de Auckland y que los resultados del ADN pueden tardar semanas o meses.

Estos zifios o ballenas picudas viven en aguas muy profundas y se alimentan de calamares y otros animales, aunque se desconoce casi todo de su comportamiento al no haberse avistado nunca un ejemplar vivo.

Esta especie fue descrita por primera vez en 1874 a raíz del hallazgo de una mandíbula inferior y dos dientes en las islas Chatham, al sur de Nueva Zelanda. Unos restos de esqueleto encontrados en 1986 en la isla Robinson Crusoe (Chile) confirmaron el descubrimiento de la nueva especie, que debe parte de su hombre, Bahamonde, al biólogo marino chileno Nibaldo Bahamonde.

Durante años los científicos solo contaron con restos del cráneo y

"Las ballenas picudas son de las especies de grandes mamíferos menos conocidas de la era moderna.

Estudiarán el cadáver"

esqueleto para identificar a estos zifios de Bahamonde, pero en 2010 y 2017 se encontraron especímenes muertos casi intactos en Nueva Zelanda. Este reciente hallazgo en la playa de Otago permitirá aprender más sobre este misterioso cetáceo.

### Por Julián Varsavsky

Ayer una turba de judíos ultraortodoxos atacó a dos oficiales del Ejército israelí en Bnei Brak -periferia de Tel Aviv- cuando salían de una reunión con un rabino para crear una brigada de religiosos fundamentalistas en las fuerzas armadas. Medio centenar de hombres de saco y sobretodo negros, camisa blanca y sombrero, se enervaron al descubrirlos y comenzaron a gritar "¡asesinos!", mientras lanzaban botellas: uno se arrojó sobre el capó de un auto para impedirles partir. La consigna es "muertos o presos, antes que alistados".

Quizá Benjamín Netanhayu tenga ya decidida una fecha de invasión al Líbano y debe reforzar su tropa para operar en ese frente, en Gaza y en una Cisjordania cada día más violentada: necesita reclutas mientras centenares de miles de personas han abandonado el país. Aunque extendió a 3 años el servicio militar, no alcanza y el gobierno ido a por los eximidos: los judíos ultra religiosos. Estos se resisten, considerando que tener una fuerza armada es tan importante como una fuerza de religiosos estudiando la Torá de lo cual dependería la existencia misma de Israel. Y lo dicen en un sentido literal, oponiéndose violentamente a empuñar las armas. El resto de la sociedad observa cómo 325 de sus hijos han muerto en Gaza, mientras los ultra religiosos son mantenidos por el Estado solo para rezar y estudiar libros sagrados casi todo el día. La situación se volvió insostenible.

El episodio en Bnei Brak fue condenado por amplios sectores de la política israelí, incluido Yitzhak Goldknopf, líder del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, clave en la coalición de Gobierno de Benjamín Netanyahu. También lo condenaron los dos ministros más ultraderechistas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich que representan a los colonos, muy belicistas.

Los ultraortodoxos "haredí" son los que organizaron protestas en las últimas semanas contra la integración forzosa de sus jóvenes en el Ejército, después de que el Tribunal Supremo israelí ordenara tomar medidas para aumentar el número de religiosos que realizan el servicio militar obligatorio. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aprobó el envío de órdenes de reclutamiento a ultraortodoxos a partir del mes de agosto, sin especificar cuántos de los 63.000 haredim en edad militar serán reclutados. Las fuerzas armadas han avisado que para el año 2024 solo podrían reclutar a 3000 porque los ultra ortodoxos tienen requisitos especiales referidos a la dieta

kosher y la convivencia con mujeres: tendrían que acomodar a los nuevos reclutas en batallones especiales.

Los jóvenes que estudian a tiempo completo en las escuelas talmúdicas yeshivá están exentos del servicio militar, al igual que los árabes israelíes (estos últimos difícilmente aceptarían pelear contra los palestinos que son sus hermanos).

La exención de los religiosos había sido prorrogada a través de disposiciones especiales pero hace tres semanas el Supremo decidió que "no existe base legal para excluir a los hombres ultra ortodoxos del reclutamiento" y que si no sirven al Ejército, tampoco deben recibir subvenciones educativas ni asistencia social. A pesar de que el servicio militar es mixto, en el caso de los ortodoxos no convocarán a las mujeres. El Ejército anunció que emitirá avisos de citación para jóvenes ultra ortodoxos a partir del domingo.

Consultado por Páginal 12, en analista político Daniel Kupervaser explicó desde Israel: "desde la creación del Estado de Israel, Ben Gurion aceptó el pedido de líderes ultra ortodoxos de eximir de la obligación militar a solo 400 jóvenes dedicados única y permanentemente al estudio de la Torá con perspectiva de convertirlos en eminencias en el tema. El problema se complicó cuando el componente ultra ortodoxo comenzó a tomar peso formando partidos políticos. Hoy son un 14 por ciento de la población de más de 18 años -60.000 posibles reclutas- y por su alta natalidad, su peso crecerá significativamente: hoy se acercan al 25 por ciento de niños que comienzan los estudios primarios".

Según Kupervaser, el sector ul-

traortodoxo de la sociedad ganó peso por el sistema parlamentario israelí, donde a pesar de ser minoritarios, son un factor crítico de intervención en la política ya que su capacidad de desempate deja en sus manos el coronar o derrocar gobiernos. Y aclara que no se debe confundir a los anteriores con los religiosos nacionalistas que son un 12 por ciento de la población y sí se alistan al ejército. Y tampoco se debe mezclarlos con otra secta dentro de los ultra ortodoxos llamada Naturi Karta, antisionistas y pro-palestinos, quienes son una minoría ínfima. Gran parte de ellos vive en el barrio Mea-Shearim de Jerusalén en unas pocas cuadras semipeatonales, casi amurallados en un ambiente que remite un poco al medioevo, haciendo una selección del uso de las tecnologías de acuerdo a su interpretación de los mandatos bíblicos: las noticias del barrio se publican en afiches que pegan en la calle. Ellos consideran que el Estado de Israel es una abominación que no

# Los ultraortodoxos no quieren ser soldados

La Corte Suprema los obliga a alistarse y agarraron a botellazos a los militares que los quieren reclutar. Se consideran soldados del rezo y esperan al Mesías.

debería haberse creado ya que eso solo sería posible con la llegada del mesías y bajo su liderazgo. A modo de provocación, ellos violan la muy estricta prohibición que colocar en público siquiera un pin con la bandera palestina: la pintan en paredes y las izan muy alto para que a los soldados le cueste mucho bajarlas. Luego golpean -sin mucho énfasis- a los religiosos, quienes para evitar los embates envían a sus hijos más pequeños a blandir en la cara de los militares banderitas palestinas, muertos de risa. Porque ellos se consideran judíos palestinos que viven aquí desde hace siglos. Y lo hacen de una manera sumamente ortodoxa, casi



Los judíos ultraortodoxos se enfrentan cada vez más al gobierno.

sin salir del lugar. Tampoco les agradan los extraños: a este cronista lo expulsaron arrojándole un fierrito en la espalda y a los gritos, por ir filmando por la calle con un celular.

Andy Faur es un sociólogo argentino –rabino laico – y explica a **Páginal12** desde Jerusalén que "no más del 50 por ciento de los jóvenes ultra ortodoxos estudian realmente en las yeshivot; el resto están registrados pero no van a las clases, trabajan en tareas informales o deambulan por las calles. Esos jóvenes son también prisioneros del sistema, siguiendo un camino predeterminado por sus líderes desde el nacimiento. Este sistema totalitario

los tiene atrapados: al no tener 17 estudios o habilidades laborales 07 para su inserción en la sociedad, 24 están a merced de la ayuda de sus instituciones y organizaciones comunitarias. Al casarse muy jóvenes, tener muchos hijos y no poder sustentarse, dependen de los subsidios que puedan conseguir dentro de sus herméticas comunidades. Son el sector más empobrecido y falto de preparación y por ello reciben privilegios del Estado, incluyendo subsidios por estudiar -aunque la mitad no lo haga-, a diferencia de los universitarios que pagan sus estudios. Netanyahu está metido en un embrollo porque tiene que acatar la orden judicial de reclutar a los ultra ortodoxos, al tiempo que su principal soporte político son dos partidos ultra ortodoxos -Shas y Agudat Israel- que se oponen a esto, lo cual pone en vilo la continuidad de su gobierno".

Susana Durman –argentina exiliada en 1975– declara para **Páginal12** desde Maalot –norte de Israel– con sonido de bombas de fondo: "No estoy de acuerdo en absoluto con la idea de enviar a los ultra religiosos al ejército, porque la solución a todo lo que está pasando no es que haya más soldados, sino hacer la paz. Es absurdo lo que quieren hacer".



### Opinión Por Jorge Majfud Desde Jacksonville, Florida

oras después del atentado contra Donald Trump publicamos que, como debemos descartar que algún candidato pueda cuestionar el poder real de las sectas capitalistas que controlan el poder del ápice, había que revisar la diferencia entre los dos candidatos aprobados por estas sectas. Por un lado, "Trump es el candidato de los millonarios, por el otro ha dado señales de querer tocar la estructura de la OTAN de la misma forma que John Kennedy cuando intentó disolver la CIA. La paradoja consiste en que la estructura de la OTAN es parte de los intereses financieros de las mayores corporaciones. Todo lo que nos recuerda que aun más allá de los supermillonarios que se benefician de la dictadura económica, se encuentra un poder mayor y más oscuro que opera como mafia global..."

Todo el proceso, como es tradición, nunca será aclarado antes de que la verdad deje de ser importante. ¿Por qué a la seguridad no se le ocurrió enviar a alguien a darse una vuelta por uno de los galpones cercanos, donde un joven inexperto y reconocido mal tirador trepaba con un enorme rifle AR y se tomaba su tiempo para acomodarse y disparar con alguna precisión? Tanto tiempo, que los asistentes lo visualizaron antes de que comenzase a disparar. ¿Por qué los francotiradores que lo tenían en la mira esperaron

## Vance, la conspiración perfecta



tanto, hasta que el asesino comenzara a disparar, para al menos herirlo en una pierna con sus rifles de 30 mil dólares cada uno?

Entre las tres principales teorías, la de un autoatentado parece la más débil. Nadie permitiría que un Guillermo Tell le dispare sin asesinarlo a cien metros de distancia. Ni siquiera aquellos que, en secreto, pudieron planear el incidente, no para matar a su candidato sino para promoverlo a una siguiente etapa, la que podía ser: 1) victimizar al héroe sobreviviente o 2) imponerle condiciones que, de otra forma, no aceptaría.

¿Esto es técnicamente posible? Sí lo es. En 2012, Sandia National Laboratories logró desarrollar una bala autoguiada que podía rastrear un objetivo y era capaz de actualizar su posición 30 veces por segundo hasta impactarlo a casi dos kilómetros de distancia. En muchos casos, el proyectil, dotado de tres ojos, pudo seguir indicaciones milimétricas de una fuente independiente del rifle que lo dispara. Más recientemente, la University of Florida (vivimos allí por un tiempo) creó otra "bala inteligente" con la capacidad de enviar datos de su trayectoria a una computadora ubicada a una cuadra de distancia. Esta tecnología fue financiada por (joh, no!) Lock-heed Martin, uno de los gigantes de la Industria de la Muerte llamada Defensa.

Dos días después del atentado, se realizó la Convención del Partido Republicano, cuyo único condimento consistía en revelar el nombre del candidato a la vicepresidencia. Entre una larga lista de aspirantes, no estaba quien finalmente resultó elegido. Muchos debimos ir a informarnos más sobre este candidato, del que apenas si conocíamos su nombre: James David Vance (Bowman, al nacer). Eso nos pasa a algunos por no leer best sellers.

Vance es abogado por Yale University y autor del éxito de ventas Hillbilly Elegy sobre la historia de su familia en Ohio. Básicamente, la historia es una serie de anécdotas personales de resentimiento entre pobres (los que reciben ayuda del Estado para comer y los que no) y sobre los valores morales superiores de su familia (como el amor y la responsabilidad), lo que explicaría el happy ending de la meteórica fortuna de su hijo prodigio. Previsiblemente, esta historia fue llevada a una película. La crítica no la trató bien, pese a las grandes figuras de Hollywood que fueron contratadas. Jared Sexton observó el simplismo de las moralejas de Vance que ignoran el racismo estructural de la pobreza. Su libro, catapultado a las ventas por medios conservadores, además de ser una celebración de sí mismo por su éxito económico, se hizo eco de la retórica conservadora de autovictimización de los blancos sacrificados, un viejo y renacido mito que ya analizamos en detalle en La frontera salvaje. Luego de considerar a Trump "un idiota" y asegurar que "nunca lo apoyaría" en 2016, en 2022 Vance fue depositario de fuertes donaciones del Aipac, el poderoso y temido lobby israelí. Ninguno de los candidatos apoyados por el AIPAC perdió sus elecciones. Algunos raros, como Bernie Sanders, fueron cancelados. En 2016, la directora del Comité Nacional Demócrata, graduada de University of Florida y representante por Miami, Debbie Wasserman Schultz, debió renunciar luego de las elecciones internas que favorecieron a Hillary Clinton, cuando se supo, aparte de correos filtrados por WikiLeaks, que había recibido un millón de dólares del Aipac para manipular el proceso de selección de candidatos.

Por las dudas, el multimillonario Peter Thiel contribuyó con 15 millones para la campaña de Vance al senado. De origen alemán, Thiel, como los de su clase social (todos se conocen de copas), posee grandes inversiones en las mayores compañías del mundo, entre las cuales están Facebook, PayPal, Airbnb, LinkedIn, Spotify, SpaceX, Quora y Clearview Al (cuestionada por su tecnología de reconocimiento facial) y Artificial Intelligence Platform usada para masacrar subhumanos en Gaza. En un abrir y cerrar de ojos, Vance se convirtió en senador por Ohio con 38 años. Ahora, un año después, es catapultado, de forma sorpresiva para algunos, no solo como candidato a la vicepresidencia sino como futuro líder de la política de este país. Sus amigos, contentos.

O casi. Como cualquier conservador, Vence está en contra del matrimonio igualitario, pero también a favor de prohibir la pornografía, posición que seguramente cambiará pronto, ya que el rabino Solomon Friedman, cofundador de Ethical Capital Partners (Sociedad de Capital Ético), adquirió por 52 mil millones de dólares PornHub, RedTube y YouPorn. Según Friedman, lo más atractivo de estas compras es hacerse de la tecnología que los impulsa.

Si había alguna duda sobre la futura política internacional de Trump, el problema se solucionó con la inserción de J. D. Vance como vicepresidente. Vance es partidario de ir a la guerra con Irán, por no seguir con la lista.

¿El atentado contra Trump tuvo algo que ver en esta decisión? Lo más importante de la política del poder se puede saber, pero pocas veces se puede probar. Los conspiradores son tan opacos y monopolizan el poder de una forma tan absoluta que es casi imposible saber lo que hacen con nuestro dinero, como el dinero de los impuestos, de las jubilaciones, de los intereses que los trabajadores pagan por recibir dinero ficticio y violencia real todo en nombre de la paz, la seguridad, el progreso, la prosperidad, la democracia y, obviamente, la libertad.

El Partido Republicano celebró ayer el segundo día de su Convención Nacional en Milwaukee con el foco en la defensa de la posesión de armas pese al intento de asesinato contra Donald Trump, quien el día anterior recibió la ovación de los simpatizantes del partido al hacer acto de presencia en el evento con una venda en la oreja. Al mismo tiempo el magnate se reunió con el exministro británico Boris Johnson en los márgenes de la convención y se difundió un video en el que le pide al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. que abandone la carrera presidencial y se una a su campaña.

En un foro que se hizo en la convención con la organización proarmas Uscca, Chris LaCivita, uno de los principales asesores de Trump, reivindicó que el magnate republicano es un gran defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la posesión de armas, y acusó al actual presidente, el demócrata Joe Biden, de querer erradicar ese derecho. "Es importante para nosotros permitir a los ciudadanos llevar armas y protegerse a sí mismos y a sus familias", afirmó LaCivita, quien confesó

"Hablamos de Ucrania y no dudo de que Trump tendrá fuerza y determinación a la hora de apoyar ese país." Boris Johnson

que él mismo suele ir armado cuando no viaja con Trump.

En caso de que el republicano regrese a la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre, este continuará defendiendo la Segunda Enmienda, un tema que tendrá muy en cuenta cuando deba nominar a jueces, señaló LaCivita.

El foro sobre armas se produjo un día después de la aparición de Trump en la convención. Las pantallas del estadio se encargaron de mostrarlo caminando con rostro serio por los pasillos hasta que llegó a una tribuna especial junto a su familia y el que es su candidato a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance.

La escena estuvo plagada de detalles propios de un drama épico. Además de la venda en la oreja, levantó el puño emulando el mismo gesto que hizo antes de retirarse del acto de campaña del sábado tras salvarse del atentado. El público gritaba "Fight" (Lucha), lema que se convirtió en el grito de guerra trumpista desde

ese día.

Ann Clark, delegada del Partido Republicano del estado de Míchigan, no podía contener las lágrimas ante lo que estaba presenciando. "Él pudo haberse quedado en casa recuperándose, pero está aquí por nosotros. Estamos muy bendecidos", explicó a la agencia de noticias EFE. "Alguien que hizo esto es alguien que va a cuidar de nosotros", consideró.

La formación conservadora le había manifestado horas antes a Trump su apoyo con los votos de los delegados necesarios para seguir adelante con su campaña. En total, 2.387, casi el doble de los 1.215 del umbral mínimo. Según la media de encuestas efectuada días atrás por la web FiveThirtyEight, el exmandatario encabeza las intenciones de voto con el 42,2%, lo que representa un 2,2 puntos más que el inquilino de la Casa Blanca.

En paralelo al segundo día de la convención, el republicano se reunió con el exprimer ministro británico Boris Johnson, quien hizo público el encuentro con un mensaje en la red social X. El posteo incluye una foto juntos en las que se ve a un Trump sonriente y todavía con la oreja vendada como consecuencia del intento de magnicidio en Pensilvania.

El exlíder conservador británico indicó que había sido un placer ver al empresario estadounidense. "Hablamos de Ucrania y no tengo ninguna duda de que él tendrá fuerza y determinación a la hora de apoyar a ese país y defender la democracia", subrayó.

Mientras tanto, del lado demócrata crecieron ayer las críticas hacia la convención republicana y la reciente nominación de J. D. Vance como compañero de fórmula del expresidente que tiene varias causas en su contra.

El subdirector de campaña del presidente Joe Biden, Quentin Fulks, afirmó en declaraciones recogidas por la prensa estadounidense que la retórica de los republicanos después del primer día de la Convención Nacional Republicana no cambió a la luz del intento de asesinato de Trump.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, mencionó que la elección de Vance, de 39 años y que representa al estado de Ohio desde enero de 2023 en el Senado, le preocupa debido a que cree que contrasta mucho con el exvicepresidente de la presidencia del magnate, Mike Pence, argumentando cómo habrían manejado 6 de enero de 2021.

"Pence hizo lo correcto para nuestra democracia, al certificar los resultados de las elecciones ese día. Trump ahora quiere a un vicepresidente que ya dijo que no hubiera hecho eso", señaló Boiler durante una conferencia de prensa organizada por el Comité Nacional Demócrata y la campaña Biden-Harris. "Si hubiera sido viSegundo día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Estados Unidos

# Los republicanos apoyan la posesión de armamento

Se difundió en redes un video en el que Trump le pide al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. que abandone la carrera presidencial y se una a su campaña.



Donald Trump en la convención del Partido Republicano.

EFE

### En un video, el tirador Crook avanza a rastras por un techo

### Lo vieron casi dos minutos antes de disparar

campaña del sábado en el que intentaron asesinar al expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, vieron al tirador y avisaron a las autoridades casi dos minutos antes de que disparara, de acuerdo a un video publicado por medios estadounidenses. En el video se puede ver cómo el tirador, más tarde identificado como Thomas Matthew Crook, de 20 años, avanza a rastras por el techo desde el que instantes más tarde disparó a Trump hiriéndolo en la oreja.

Varios de los asistentes que se percatan de su sospechosa actitud gritan "agente, agente" y "está en el tcho", avisando a las autoridades. Se puede ver al menos a un policía mirando hacia el techo. Desde que los asistentes se perca-

Varios asistentes al acto de taron de su presencia hasta que en Pensilvania, varios de los asis- ven de 20 años pudiera subirse a Crook disparó pasaron alrededor de un 1 minuto y medio, según la cadena televisiva CNN, mientras que The Washington Post detalló que desde que avisaron a la policía pasó 1 minuto y 26 segundos.

> El mismo sábado, poco después del intento de asesinato ocurrido



Thomas Matthew Crook.

tentes relataron a periodistas la escena. "Notamos al tipo trepando por el techo del edificio de al lado nuestro, a 50 pies de distancia. Tenía un rifle, podíamos ver claramente un rifle", dijo un testigo a la BBC. "Lo estábamos señalando, la policía estaba allá corriendo a nivel de suelo, y nosotros diciendo 'hay un tipo en el techo con un rifle', y la Policía no sabía lo que estaba pasando", explicó. "Estaba pensando para mi mismo '¡Por qué Trump sigue hablando, por qué no lo sacaron del escenario?', y luego se escuchan cinco disparos", añadió.

Tras varios días después del atentado contra Trump, persisten las preguntas sobre qué motivó el intento de asesinato y también cómo fue posible que un joun techo y disparar antes de ser abatido por los agentes del Servicio Secreto.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió el lunes que hubo un fallo en el dispositivo de seguridad alrededor de Trump, cuya responsabilidad recae en su departamento. "Cuando digo que algo así no puede suceder, estamos hablando de un fallo", afirmó Mayorkas en declaraciones a la CNN. Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense anunció que hará una investigación independiente sobre los fallos y también que reforzó el dispositivo de seguridad de Trump y dotó de agentes del Servicio Secreto al candidato independiente Robert Kennedy Jr.

cepresidente en ese entonces, habría dejado a nuestro país entrar 07 quizás en la peor crisis constitu- 24 cional de mi vida y de generaciones anteriores", agregó.

El lunes Biden también se expresó sobre Vance: sostuvo que era un clon de Donald Trump en muchos temas, tras consultas de la prensa en la base aérea Joint Base Andrews, en el estado de Maryland, antes de partir hacia el estado de Nevada, donde se enfoca su campaña electoral esta semana.

La campaña electoral norteamericana también se calentó tras la difusión en redes sociales de un video en el que Trump le pide en una llamada telefónica al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. que abandone la carrera presidencial y se una a su campaña. "Sería algo tan grande y tan bueno para ti. Vamos a ganar. Estamos muy por delante del tipo", dice el candidato republicano en referencia a Biden, mientras se ve en la filmación a Kennedy de pie con su celular en altavoz durante la conversación.

El magnate le comentó que la bala que le impactó en la oreja derecha en el atentado del que fue víctima el sábado pasado sonó como "el mayor mosquito del mundo". También se lo puede escu-

"Él pudo haberse quedado en casa recuperándose, pero está aquí por nosotros. Estamos muy bendecidos."

Delegada Republicana

char hablando sobre los presuntos riesgos de la vacunas, en línea con el discurso antivacunas que Kennedy pregona. "Algo no funciona bien en todo el sistema. Y los médicos son los culpables", afirmó el expresidente.

"Cuando alimentas a un bebé, Bobby, le administras una vacuna que son como 38 vacunas diferentes, y parece que está pensada para un caballo, no para un bebé de 10 o 20 libras (4,5 o 9 kilos)", explicó. "Y entonces ves que de repente el bebé empieza a cambiar radicalmente, lo he visto varias veces", añadió.

El video fue difundido inicialmente en redes sociales por Bobby Kennedy III, hijo del candidato antivacunas, pero fue borrado a los pocos minutos. Luego Kennedy Jr. se disculpó por la publicación. "Cuando me llamó estaba grabando en casa con un camarógrafo Debería haberle ordenado que dejara de grabar de inmediato. Me avergüenza que haya sido publicado. Le pido perdón", señaló en un posteo en X.

Tres mil menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó ayer Human Rights Watch (HRW), que denunció "malos tratos", "detenciones indiscriminadas" y casos de tortura en el país centroamericano. En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias que el presidente Nayib Bukele llegó a elevar a la categoría de "guerra contra las pandillas".

El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el Ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80 mil detenidos, incluidos tres mil menores. El texto contabiliza más de mil niños que fueron condenados, con sentencias que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos "por cargos definidos de forma excesivamente amplia como el delito de integrar agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados", según el texto.

"Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno" del presidente Nayib Bukele, dijo la directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus. "El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades", agregó Goebertus.;

Un caso documentado por HRW es el de un estudiante de

El Salvador, bajo el estado de excepción de Bukele

# El calvario de los menores presos

Human Rights Watch dijo que las autoridades fuerzan a los niños a "hacer confesiones falsas, mediante malos tratos o tortura".



Human Rights Watch denunció 3000 menores salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción.

realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura", dijo la organización.

Las autoridades salvadoreñas "han tomado pocas medidas, si es La ONG salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron huérfanos por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos murieron bajo custodia estatal entre 2022 y

2024". "Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud", sostuvo

Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho de Cristosal, quien advirtió que los muertos en prisión "podrían ser más" pero "la falta de acceso a información oficial" impide conocer el número real.

HRW recomendó "establecer un mecanismo" para revisar los casos de detenidos "sin evidencia creíble y disponer su liberación inmediata". En esta línea HRW propuso "dar prioridad" a la revisión de casos de menores presos, así como personas con discapacidad o graves problemas de salud y mujeres embarazadas. Sobre los menores "identificados de forma creíble como miembros de pandillas, los jueces deberían tener en cuenta factores atenuantes como circunstancias del reclutamiento del niño, el contexto familiar y social y su relativa falta de madurez", dijo la organización.

Según HRW, las sentencias "deben promover siempre la rehabilitación y la reintegración de los menores" tal y como exige la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos legales. La ONG pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicar "prontamente" un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y solicitar permiso al gobierno de Bukele para visitar las cárceles.

Bukele lanzó en marzo de 2022 una "guerra" contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas. Bukele rechaza terminar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura. Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente.

"Niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos."

16 años que fue detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, unos kilómetros al nordeste de la capital, San Salvador. "Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía", planteó el informe.

HRW sostuvo que el joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas "sobre la base de un único testimonio de un 'testigo criteriado' anónimo, y condenado a seis años de prisión". Todavía está preso. "En muchos casos las autoridades forzaron a los menores a

que alguna", para proteger a los menores de la violencia de otros presos. Se registraron palizas y agresiones sexuales en prisión, según HRW, que explicó: "Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social".

### Bukele

### La cruzada contra la suba de precios

Loió ayer que su gobierno suspenderá los aranceles a los alimentos importados de la canasta básica durante diez años, buscando de esa forma reducir las subas de precios. Estas medidas parecen ser una nueva cruzada de Bukele después de emprender una polémica "guerra" contra las pandillas criminales, iniciada en marzo de 2022.

"Enviaré una propuesta (al Congreso) para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de diez años", informó Bukele en la red social X. La mayoría de las legumbres, verduras, cereales, aceites y leches que se comercializan en El Salvador son importadas.

La semana pasada las autoridades iniciaron inspecciones en cadenas de supermercados luego de que Bukele ordenara combatir las "mafias" empresariales debido al alza en los precios de los alimentos, que supera el 40 por ciento anual. Bukele ordenó abrir una investigación por los aumentos "injustificados" de precios de insecticidas y repelentes en farmacias, ferreterías y supermercados, en medio de un brote de dengue que mató a cuatro niños.

"Voy a hacer un llamado como el que hicimos a los pandilleros en 2019", que "paren de matar o que no se quejen después", que "paren de abusar del pueblo salvadoreño (con los precios) o que no se quejen después", advirtió Bukele el viernes en cadena nacional. La inflación en la dolarizada economía de El Salvador fue del 1,48 por ciento en 12 meses al mes de junio, pero impacta mucho más en alimentos.

Según cifras oficiales, cuando Bukele llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y en 2024 marca los 256,02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares. Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, frijoles, carnes, huevos y frutas para una familia compuesta por cuatro miembros.

Por ser un condenado, la ley le impediría ser candidato en Perú

### Por Carlos Noriega Desde Lima

Regresa el pasado autoritario. El dictador que gobernó entre 1990 y 2000 arrasando cárcel por múltiples asesinatos, secuestro y robo al Estado, pretende volver a la presidencia del país. A pesar de que por ser un condenado por la Justicia la ley le impide ser candidato, Alberto Fujimori, que en diciembre pasado salió libre con un indulto alegando falsas razones humanitarias y que en dos semanas cumple 86 años, quiere regresar al poder postulándose a la presidencia en las elecciones de abril de 2026. El lanzamiento de su candidatura ocurre en un contexto de restauración autoritaria y copamiento institucional desde el Congreso manejado por el fujimorismo y sus aliados, con el aval del gobierno de Dina Boluarte.

Ha sido su hija Keiko, jefa del partido fujimorista Fuerza Popular y que ha estado duramente enfrentada a su padre, la encargada de lanzar la candidatura del octogenario autócrata. "Hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", anunció Keiko en su cuenta en la red X, antes Twitter. Pero esta candidatura enfrenta problemas legales para concretarse. La Constitución prohíbe que alguien con una condena judicial vigente sea candidato. El cuestionado indulto que lo ha beneficiado libera a Fujimori de cumplir lo que resta de la pena que se le impuso, pero no elimina la condena que recibió, que sigue vigente, no lo rehabilita, coinciden los juristas, incluso aquellos que han mostrado cercanía a posturas del fujimorismo. Y está el agravante que no ha pagado un sol de los 57 millones de soles (15,4 millones de dólares) de la reparación civil que se le impuso. El Jurando Nacional de Elecciones (JNE) tendrá la decisión final en este asunto. Desde el Congreso el fujimorismo maniobra para tomar el control del sistema electoral y del sistema de justicia. Si esto ocurre, tendrán poder sobre el JNE como para imponer una decisión a favor de sus intereses.

Si, como debería ocurrir, esta candidatura no pasa el filtro legal, el fujimorismo postularía a Keiko y jugaría la carta de la victimización, de la narrativa de una falsa persecución, con lo que esperaría ganar respaldo. Lanzando a su padre como candidato, Keiko buscaría borrar su mala imagen de política ambiciosa sin escrúpulos, que en 2017 se opuso a la liberación de su padre con un indulto que después fue anulado, por temor a

## Fujimori quiere regresar nó entre 1990 y 2000 arrasando con los derechos humanos y sociales, con una gran corrupción, que fue condenado a 25 años de córnol por máltiples positivos.

Su hija Keiko, jefa del partido Fuerza Popular y que ha estado duramente enfrentada a su padre, fue quien lanzó la candidatura del octogenario indultado.



Fujimori en diciembre pasado salió libre con un indulto alegando falsas razones humanitarias.

que estando libre le dispute la jefatura del fujimorismo, y dar un mensaje de reconciliación con su padre dirigido al fujimorismo que la apoya por ser hija de Alberto Fujimori. Se ha especulado que este lanzamiento sería una maniobra para fortalecer la candidatura de Keiko, que ha sido tres veces derrotada y ahora enfrenta un juicio por lavado que puede llevarla

30 años a prisión. El exdictador que pretende regresar al poder fue condenado a 25 años en 2009 por el asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años, en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 por el grupo Colina, escuadrón de la muerte integrado por miembros del ejército formado por su gobierno. También fue sentenciado por el secuestro de un periodista y un empresario, y varios cargos de corrupción.

Fujimori ganó las elecciones de 1990 y en abril de 1992 dio un autogolpe, cerrando el Congreso y tomando el control del sistema de justicia y de todas las instituciones, gobernando desde ese momento de la mano con los militares. Su régimen estuvo marcado por el autoritarismo, violaciones a los derechos humanos, un férreo ajuste económico, una radical política neoliberal, la liquidación de derechos laborales, privatizaciones y una extendida corrupción. Cuando su dictadura se desmoronaba, huyó del país en noviembre de 2000.

Esta candidatura enfrenta problemas. La Constitución prohíbe que alguien con una condena judicial vigente sea candidato.

En diciembre pasado salió libre luego de que el gobierno de Boluarte reactivó un indulto de 2017 que había sido anulado por la Corte Suprema por ser ilegal. Se justificó este perdón asegurando que el exdictador estaba muy enfermo, cerca de la muerte. Pero desde que salió de la cárcel se ha

mostrado con buena salud para su edad. El lanzamiento de su candidatura presidencial confirma que el indulto humanitario por razones de salud fue una farsa. El exdictador enfrenta un nuevo juicio por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos.

En diálogo con Página 12, el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén analizó el lanzamiento de la candidatura presidencial del exdictador, que calificó como inaceptable. "Es cierto que el lanzamiento de la candidatura de Fujimori podría ser una treta para dejar a Keiko y fortalecerla, el fujimorismo juega a varias cartas, pero ese no es el tema principal. Lo principal es el rechazo radical que debe darse a la posibilidad de Fujimori como candidato a la presidencia, porque ha dado un golpe de Estado, ha matado gente, se ha robado la plata del Estado, ha sido condenado a 25 años. Su candidatura es simbólicamente darle la razón al golpe de Estado de 1992, es una amenaza a la democracia. Significaría que hemos pelado por gusto 30 años por la democracia y por una sociedad con reglas y no manejada por delin-

cuentes. La sola posibilidad de que Fujimori se presente a la presidencia es un acto de humillación para los peruanos y peruanas. Estamos frente a un hecho inaceptable", señaló Adrianzén. Remató con una comparación contundente: "Es como si en Argentina después de la dictadura Videla se hubiera presentado como candidato presidencial".

En opinión del analista, el ex-

dictador Fujimori tendría mayores opciones que su hija Keiko de ganar las elecciones. "Para el fujimorismo, Alberto Fujimori es mejor candidato que Keiko. La gente que es fujimorista lo es sobre todo por Alberto, no por Keiko". Adrianzén se refirió a las posibilidades electorales de Alberto Fujimori: "Tiene posibilidades de ganar. El país está retrocediendo en lo político, en lo económico, hay un caos, un incremento de la delincuencia y una situación de miedo, especialmente en los sectores populares que son los que más sufren la delincuencia. El miedo y la necesidad de seguridad alimentan las posibilidades de opciones duras como la de Fujimori, que es visto como la mano dura. La gente puede sacrificar muchas cosas a condición que le arreglen el problema de la inseguridad. En los años 90 el fujimorismo construyó una hegemonía, el Gobierno hizo carreteras, escuelas, daba ayuda social no donde hubiera sectores más pobres sino donde había más electores, esa hegemonía ahora está agrietada, con dificultades, pero es persistente. Creo que Fujimori sería el candidato de la derecha, que está fragmentada igual que la izquierda, con más posibilidades de ganar. Buscaría pasar a la segunda vuelta para encabezar a toda la derecha. La candidatura de Fujimori podría ocasionar lo que ahora parece muy difícil, que se una toda la izquierda, el progresismo, para enfrentarlo. La edad le puede jugar en contra".

Adrianzén considera que un regreso de Fujimori al poder "sería el fin de la democracia, de los intentos de hacer un país moderno y democrático. Significaría arrimarnos a las políticas de Milei y de Bukele. Vendría una noche oscura".

Páginal12 en Italia

Por Elena Llorente Desde Roma

Los inmigrantes siguen estando en estos días en las primeras páginas de los medios italianos, aunque no precisamente por sus bondades sino por los abusos y malos tratos que sufren. Uno de los últimos casos que causó impresión sucedió esta semana. Fue un video que se ha difundió por todas las redes sociales, registrado en el gran estacionamiento donde paran los camiones, cercano a Ventimiglia, ciudad italiana al norte de Italia, a pocos kilómetros de la frontera con Francia.

En las imágenes se ve a un camionero que con una suerte de látigo en mano, hecho con las correas que se usan para atar las cajas o cajones de transporte, le daba latigazos a los migrantes a los que obligaba a bajar de su camión. Al parecer los jóvenes migrantes, mujeres y hombres todos africanos de Eritrea, se escondieron en el camión para tratar de pasar las frontera y llegar a Francia.

Pero el camionero, al que se escucha gritar en francés, los descubrió y los obligó a bajar a latigazos. En las imágenes se ve a un joven por vez asomado a la puerta posterior del camión mientras el camionero tiene la correa en mano. Algunos, ante la amenaza, vuelven para atrás y rehúsan bajar, pero el tipo sigue insistiendo y los fuerza a descender dándoles luego un latigazo.

Según la reconstrucción hecha por varios diarios italianos, el video habría sido filmado el lunes 15 por otro camionero que estaba en el estacionamiento.

Los jóvenes, que habían pasado la noche precedente en un alojamiento para migrantes de la organización católica Caritas Ventimiglia, habrían vuelto allí donde contaron lo que sucedió. Todavía no ha habido más noticias sobre lo que sucederá a los inmigrantes ni lo que sucederá con el camionero. Al parecer la policía está investigando el caso.

### **Drogas para los** migrantes

Otra noticia espeluznante es el "comercio" de migrantes y los negocios ilegales creados en torno a las migraciones, como el descubierto hace pocos días por la Guardia de Finanzas en la ciudad de Pomezia, a unos 30 kilómetros de Roma.

Cinco personas han sido arrestadas acusadas de "favorecer la inmigración clandestina, de corrupción y de tráfico de drogas", dijo un comunicado de la Guardia de Finanzas. Algunos de los detenidos, de nacionalidad india, con la colaboración de un

En Italia salen a la luz casos de tráfico y explotación

## Inmigrantes que son tratados a latigazos

Un video que se viralizó registra a un hombre golpeando a migrantes, a los que obliga a bajar de su camión, con un látigo.



Imagen del video que se hizo viral: el camionero golpeaba a los inmigrantes con un látigo.

Captura de pantalla

empleado público al que corrompían, habían hecho "regularizar" la situación de unos 500 inmigrantes como si fueran legales. Cosa que no era verdad.

Cada persona que quería ser "regularizada" tenía que pagar de 300 a 5.000 euros, según el tipo de solicitud que se hacía a la oficina pública.

Pero peor aún era que la organización que gestionaba todo esto, proporcionaba además dosis de distintas drogas a los migrantes que trabajaban en el Agro Pontino, zona muy agrícola distante unos 90km de Roma. Las drogas aliviaban el cansancio ya que todos ellos debían trabajar hasta 12 horas, doblados sobre el terreno para sembrar o recoger verduras o frutas. En esa zona trabajan sobre todo migrantes de India y Bangladesh.

Los investigadores de la Guardia de Finanzas encontraron cerca de 90 kilos de amapola de opio. El opio es la base de la morfina, que se usa para los dolores muy fuertes, y de la heroína, una

Las drogas aliviaban el cansancio, ya que todos ellos debían trabajar hasta 12 horas, doblados sobre el terreno para cosechar.

### Aún no se formó el nuevo gobierno en Francia

### El gabinete sigue, por ahora

A 10 días de la apertura de los Juegos Olímpicos de París, el presidente francés Emmanuel Macron aceptó ayer la renuncia de su gabinete, que seguirá sin embargo en funciones mientras sigue la batalla por definir la próxima mayoría de gobierno. El Ejecutivo manejará "los asuntos cotidianos hasta que se nombre a un nuevo gobierno", indicó la presidencia en un comunicado, después de que la coalición de Macron fracasara en alcanzar una mayoría en las elecciones legislativas anticipadas.

En un Consejo de Ministros celebrado unas horas antes, el mandatario había indicado al primer

ministro, Gabriel Attal, que aceptaría su dimisión y la de su equipo. También sugirió que esta situación podrá "durar algún tiempo", incluso "algunas semanas", probablemente hasta el final del megaevento deportivo que tendrá lugar en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto.

El gabinete se reunió nueve días después de la segunda vuelta de las legislativas, celebradas de manera anticipada tras el revés sufrido por Macron en los comicios europeos del 9 de junio, en los que la ultraderechista Agrupación Nacional Macron busca premier.

(RN) fue el partido más votado en Francia. Los comicios a dos vueltas dejaron un hemiciclo fragmentado, en el que ningún partido o coalición obtuvo la mayoría absoluta de 289 diputados.

El Nuevo Frente Popular (NFP), una alianza de izquierda que incluye a socialistas, comunistas, ecologistas y la izquierda radical de La Francia Insumisa, quedó en primer lugar con 193 diputados, por delante de la alianza de centro de Macron (164 escaños) y la extrema derecha (143). La renuncia del gobierno permitirá a varios de sus miembros que fueron electos diputados participar en la elección mañana del nuevo presidente de la

Asamblea Nacional.

La política francesa se encuentra en un momento de incertidumbre, ya que aún se desconoce qué fuerza logrará formar un gobierno. A dos días del inicio de la nueva legislatura, el campo del presidente Macron trata de aglutinar una mayoría alternativa a la izquierda. Por el momento las miradas se centran en el partido de derecha de Los Republicanos. Un acuerdo con sus cerca de 40 diputados permitiría al bloque macronista superar en escaños a la alianza de izquierda, sin alcan-EFE zar tampoco la mayoría absoluta.



de las drogas más peligrosas todavía existente.

El uso de drogas de parte de los migrantes ilegales, que tienen que sufrir el hambre, la sed, el calor, el esfuerzo sin fin, ha sido ya demostrado en investigaciones hechas en otros países, como en Estados Unidos y referidas a latinoamericanos que tratan de entrar a Estados Unidos a través de California, Arizona y Texas. Muchos de ellos usaban drogas para sobrevivir. En Italia se había hablado mucho de este tema hace algunos años pero después parecía haber pasado al olvido.

Un escandaloso ejemplo fue una investigación realizada por los carabineros del NAS (Nucleo Antisofisticación y Sanidad) que en 2021 descubrieron un médico de Sabaudia (a unos 90 Km de Roma) que fue arrestado y acusado de haber hecho centenares de prescripciones a migrantes que eran trabajadores agrícolas. Según los investigadores se trató de mil recetas hechas a 222 pacientes de nacionalidad india. Las prescripciones eran de fármacos con propiedades dopantes, es decir que potenciaban artificialmente el rendimiento del organismo. Y esto les permitía sobrevivir y trabajar más horas.



# Una parada con mucho morbo y pocos jugadores

El Xeneize se presenta en la altura de Quito con un plantel diezmado entre los convocados a la Sub-23, el yerro en las inscripciones y la lesión de Cavani.

Exceso de morbo tendrá la presentación de Boca en la altura de Quito. Por imposición ajena y falencias propias, el Xeneize jugará esta noche con una versión bastante alternativa de su once titular, con lo que los "contras" -como diría el gran Coco Basile- de la gestión riquelmista estarán viendo el partido con cuchillo y tenedor. Mientras que, de traerse un buen resultado, la delegación azul y amarilla volverá con el pecho bien inflado.

"Hubo un temita con el tema de horarios... Mandamos el mail 7.43 y al final no era así... Así que esa es la

realidad y nada más."



Riquelme salió ayer a explicar el error cometido ante Conmebol.

La cita corresponde a la ida de la serie contra Independiente del Valle por los 16avos de la Copa Sudamericana, instancia que enfrenta a los segundos de la fase de grupos (caso de Boca) contra los terceros eliminados de la Libertadores (caso de los ecuatorianos, que además son líderes en la liga local). La cosa arrancará a las 21:30 en el estadio Banco Guayaquil, con capacidad para 12 mil cimbronazo que provocó el yerro nueve partidos), Milton Delgado personas, en tanto que la vuelta será el miércoles 24 a la misma hora, pero en La Bombonera. En octavos espera Cruzeiro de Brasil.

Boca sabía desde hace tiempo que llegaría muy diezmado al reinicio copero ya que sus tres volantes titulares, Zenón, Medina y Equi Fernández, se sumarían a la preparación de la Selección Sub-23 de Javier Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos. Pero lo que se terminó enterando a último momento es que tampoco podría contar con sus cuatro refuerzos, los mediocampistas Tomás Belmonte y Gary Medel, y los atacantes Brian Aguirre y Milton Giménez, por inscribirlos tarde en Conmebol.

"Hubo un temita con el tema de horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podía-

mos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7.43 de la tarde y al final no era así... Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay por lo que dijeron. Así que esa es la realidad y nada más que eso", explicó ayer por la tarde el mismísimo Juan Román Riquelme, luego del

legal que trascendió el lunes por la noche.

Para colmo del DT Diego Martínez, tampoco tendrá disponible a Edinson Cavani por una molestia física. Así las cosas, Lucas Janson tomaría el lugar del uruguayo en ataque mientras que el mediocampo sería 100% juvenil: Jabes Saralegui (21 años; 28 partidos en Primera), Mauricio Benítez (20;

(19; dos partidos) y Julián Ceballos (19; un partido).

Ante los cuestionamientos, Riquelme salió a bancar a los pibes: "Hace dos meses Saralegui era el mejor ocho del fútbol argentino, a Pol Fernández -separado del plantel por no renovar contrato- lo tiraban al tacho de basura... Así vivimos. Nosotros tenemos un buen equipo, vamos a competir bien, la gente tiene que estar segura".



### Pestañeaste, dijo el Pincha

ace seis meses Independiente anunciaba con bombos y platillos la llegada del uruguayo Gabriel Neves desde San Pablo. Medio año, 16 partidos y un gol después, el volante rescindió contrato y se fue para Estudiantes de La Plata. Siesta importante del Rojo, que había adquirido al bigotón por un año a préstamo sin cargo. Por su parte, el Pincha estará jugando esta noche por 16avos de Copa Argentina contra Central Córdoba.

### Los partidos de hoy

**COPA ARGENTINA ESTUDIANTES:** Mansilla;

Mancuso, Lollo, F. Fernández, Benedetti; Ascacíbar, Sosa, Manyoma o Piatti; Palacios, Carrillo, Cetré.

DT: E. Domínguez.

C. CÓRDOBA (SdE): Ingolottti; Barrios, Valdéz, Abscia, Trindade; Atencio, K. Vázquez, L. Sánchez; Godoy, Varaldo, M. Benítez.

DT: González Vélez. Estadio: Belgrano (Córdoba). Árbitro: Andrés Gariano. Hora: 18. TV: TyC Sports.

#### **COPA SUDAMERICANA** INDEPENDIENTE DEL VALLE:

M. Ramírez; Caicedo, Schunke, Carabajal, M. Fernández; Zabala, J. Ortíz; Arroyo, K. Páez, Ibarra; Medina. DT: Gandolfi.

BOCA: S. Romero; Advincula, Di Lollo, Rojo, Blanco; Saralegui, M. Benítez, Delgado, J. Ceballos; Janson, Merentiel (foto).

DT: D. Martínez.

Estadio: Independiente del Valle. Árbitro: Felipe González Alveal (Chile). Hora: 21:30. TV: ESPN.

Miami

### River presta a Martínez

Mientras aguarda por la llegada de Valentín Gómez desde Vélez, River le dijo adiós a uno de su misma posición, Héctor David Martínez. Tras sumar pocos minutos con Demichelis, el segundo central será nuevo jugador del Inter Miami de Lionel Messi. El seis nacionalizado paraguayo llegará hoy a la ciudad estadounidense, a préstamo con opción de compra, y se pondrá bajo las órdenes del Tata Martino en el equipo que marcha segundo en la Zona A de la liga local y no paró durante la Copa América. Será nada menos que el octavo ar-

gentino del equipo que, además de Messi, tiene a Federico Redondo, Tomás Avilés, Facundo Farías, Franco Ne-

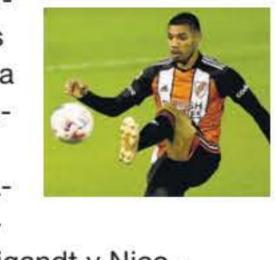

gri, Marcelo Weigandt y Nicolás Freire. Mientras tanto, River ultima detalles para cerrar la llegada de Gómez, quien sería prestado por el City Group una vez se lo compre a Vélez. El Millonario, que ya incorporó al exSan Lorenzo Federico Gattoni para reforzar la defensa, volverá al ruedo este domingo contra Lanús, a las 15 en el Monumental por la sexta fecha de la Liga Profesional.

El futbolista Angel Di María, quien recientemente se despidió de la Selección Argentina tras consagrarse bicampeón de la Copa América, se inscribió para hacer el curso de entrenador en la escuela de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA) de la ciudad de Rosario, de cara a su futuro cuando decida dejar de jugar profesionalmente.

La noticia encendió la chispa de la ilusión en Rosario Central. que sigue soñando con su vuelta a Arroyito. Aunque lo cierto es que Di María hará el curso de manera virtual por autorización de la Conmebol.

Según expresó Enrique Borrelli, director de la escuela ATFA Rosario, Fideo lo hará lejos de la ciudad, es decir de forma virtual y aunque se requiera un encuentro presencial: "El debería presentarse, pero no puede porque seguramente estará jugando el exterior. Por eso le mandamos una serie de trabajos para que los entregue y sean corregidos por cada profesor en su materia".

Borrelli remarcó en Cadena 3, para no dejar dudas: "Angel pagó su inscripción y la primera cuota. Va a comenzar sus estudios, eso está confirmado. Lo hará desde el exterior, según lo que me dijo la profesora Estela Picerni".

En este punto, según informó La Capital, desde la dirigencia de ATFA Rosario se mostraron sumamente entusiasmados y orgullosos de que Di María haya elegido a la institución para continuar su nexo con el fútbol desde otro ángulo y así lo reflejó la propia Picerni, profesora y coordinadora general de la institución.

"Con enorme orgullo damos la bienvenida a nuestra Escuela al gran Angelito Di María, que desea capacitarse con los mejores para ser un futuro DT argentino!!! Ya es un alumno oficialmente matriculado... GRA-CIAS POR ELEGIRNOS!!!!", expresó en su cuenta de Facebook junto a una foto del futbolista.

Por otra parte, con el porvenir en sus manos tras finalizar el 30 de junio su contrato con Benfica, finalmente Di María se inclinó por continuar durante una temporada más en Benfica, tal como le comunicó a su presidente Rui Costa. A sus 36 años, el habilidoso extremo dejará así pasar otra ocasión de regresar desde el Viejo Continente a Central, un sueño que él mismo se encargó de fogonear, pero también de desalentar cada vez que enfrentó a la prensa.

Es que la violencia creciente en Rosario, caldo de cultivo de mafias de narcotraficantes y además terreno de una extrema rivalidad entre el equipo auriazul y Newell's, llegó incluso a salpicarlo con amenazas.

Di María se anotó para el curso de DT en su ciudad natal

## Rosario siempre estuvo cerca

Tras despedirse de la Selección como bicampeón de la Copa América, Fideo seguiría en Benfica, pero hay ilusión en Central.



Di María posa con la Copa América flanqueado por Scaloni y Chiqui Tapia.

Southgate renunció tras perder la final de la Eurocopa

### Inglaterra se quedó sin técnico

Gareth Southgate renunció a su cargo como DT de Inglaterra luego de ocho años y tras perder la final de la Eurocopa 2024 con España. "Ha significado

es momento para un cambio y un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador. El equipo que llevamos todo para mí y he dado todo. Pero a Alemania está lleno de talento



Southgate ya no será el DT británico.

joven ilusionante y pueden ganar el trofeo que todos soñamos. Estoy muy orgulloso de ellos, y espero que nos pongamos detrás de los jugadores y del equipo", expresó.

Además, el técnico de 53 años calificó a los ingleses como "los mejores aficionados del mundo" y les agradeció por el apoyo, pese a las críticas que recibió, ya que no logró coronar en ningún certamen que estuvo al frente del equipo.

Southgate tomó las riendas en 2016 y consiguió llevar al equipo a las semifinales de Rusia 2018, donde cayó con Croacia en tiempo suplementario. Tres años después, logró alcanzar la final de Wembley en la Eurocopa, pero perdió en la definición por penales ante Italia.

En el Mundial de Qatar 2022 llegó a los cuartos de final, pero cayó a manos de Francia y se despidió de la competencia. El último domingo quedó a un paso de la gloria, tras perder ante España en la final de la Eurocopa.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) tomará acciones ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FI-FA, por sus siglas en inglés) contra la selección argentina, tras la viralización de un video de los festejos de los recientes campeones de la Copa América 2024 en el que entonan un cántico racista hacia los futbolistas franceses.

La FFF tiene pensado escribirle a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones, según señaló este martes a la agencia AFP una fuente cercana al organismo francés.

El video en cuestión circula desde el lunes, momentos después de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagrara bicampeón de América en el torneo de la FIFA y Conmebol en Estados Unidos. De regreso del estadio, el centrocampista Enzo Fernández comenzó a transmitir en vivo a través de Instagram para mostrar el efusivo festejo arriba del micro. Sin embargo, en un momento, los jugadores empezaron a entonar: "Escuchen, corran la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola...".

"Su vieja es nigeriana; su viejo, camerunés. Pero en el documento, nacionalidad francés", sigue la letra de la canción xenófoba, hasta que Fernández corta la filmación, con más de 40.000 espectadores, tras advertir que se generaría un escándalo.

Estos cánticos ya fueron entonados por aficionados argentinos tras la final del Mundial de Qatar 2022, ganado por Argentina ante Francia (3-3, 4-2 en los penales). Se viralizaron por primera vez cuando un periodista entrevistó a tres hinchas argentinos en la capital del país asiático. Al advertir el contenido de la letra, interrumpió la nota: "No, no. Censurado", señaló molesto, alejándose del grupo.

La canción hace referencia al origen étnico de algunos jugadores franceses, incluido Kylian Mbappé, además de contener insultos homoodiantes. En ese entonces, la FFF presentó una denuncia por declaraciones racistas en las redes sociales, así como SOS Racismo, precisó la fuente.

"Me quiero disculpar, de manera sincera, por el video que subí a Instagram sobre los festejos con la Selección Argentina. La canción que se escucha incluye comentarios altamente ofensivos y no hay lugar, de ninguna manera, para esas palabras", escribió Enzo Fernández.

"Yo me opongo a todas las formas de discriminación posible, y me disculpo por ser captado en la euforia por ganar la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias por mi carácter. Les pido perdón de corazón", cerró el mediocampista.

Argentina y Francia construyeron una gran rivalidad futbolística en los últimos años, con la selec-

## La Federación Francesa denunciará a la Selección

Los jugadores entonaron estrofas agresivas y homoodiantes contra el seleccionado francés en el micro. Enzo Fernández se disculpó ayer en las redes.



La Federación Francesa denunciará ante la FIFA los cánticos racistas.

ción europea eliminando a la albiceleste en octavos del Mundial de Rusia-2018 (4-3)y revancha cobrada por La Scaloneta en el Mundial 2022.

"El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y difundida en un vídeo en las redes sociales", indicó el comunicado que difundió la FFF.

Por su parte, la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, también intervino en la polémica, calificando la situación como "patética" y solicitando una reacción por parte de la FIFA. Por su parte, medios como L'Equipe y Liberation han amplificado el descontento en la opinión pública francesa.

### Messi Lío en el tobillo

El capitán de la Selección, Lionel Messi, sufrió una lesión ligamentaria en su tobillo derecho en el duelo en el que Argentina venció 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024, según informó Inter Miami. El rosarino ya venía incómodo desde su disputa del balón con Santiago Arias en la primera parte, en la que el colombiano le raspó el tobillo. En la segun-

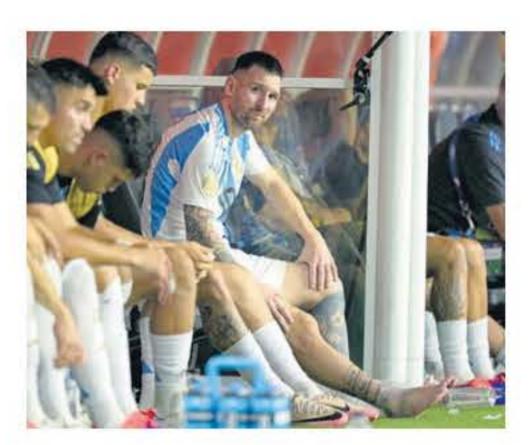

da parte, la Pulga no pudo seguir. Tras ser atendido, Messi tuvo que salir sustituido por Nicolás González y se lo pudo ver sentado en el banco desbordado en lágrimas por el dolor. Luego, las cámaras enfocaron el tobillo derecho del astro, que estaba notoriamente inflamado. En principio, las señales que no eran alentadoras, se hicieron realidad de modo oficial. El astro deberá pasar un tiempo inactivo en medio de un calendario ajustado la Selección con Eliminatorias y el Inter Miami con la Major League Soccer y la Leagues Cup.

### Lucas Alario

### De Inter al Al-Ain

Lucas Alario, delantero del Inter de Porto Alegre, podría ser el nuevo refuerzo del Al-Ain de Emiratos Arabes Unidos. El motivo de la posible salida es el alto salario del jugador y la poca participación que tuvo en el último tiempo en la escuadra brasileña. El ex River tiene contrato con el Internacional hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero, según diversos medios brasileños, las negociaciones de su agente Pedro Aldave con la institución deportiva de Emiratos Arabes se encuentran avanzadas. El delantero argentino llegó al Inter de Porto Alegre el 1 de enero de 2024 y tuvo un rendimiento bajo que fue acompañado de pocos minutos en cancha. En el último tiempo, el director técnico Eduardo Coudet decidió no tenerlo en cuenta. Además, Alario se encontró con un equipo que estaba plagado de estrellas en su puesto, como Rafael Borré y Enner Valencia.

La presentación del francés Mbappé revolucionó al Real Madrid

## Un chico feliz ante 80 mil espectadores

Estadio repleto, trofeos por doquier, cambios de vestuario, ex figuras del club... El Real Madrid tiró la casa por la ventana para la presentación del francés Kylian Mbappé, la nueva superestrella del campeón europeo.

"He dormido durante muchos años con el sueño de jugar en el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz", inició su discurso el nuevo 9 merengue, quien sorprendió por su español y sobre todo por un acento similar al argentino. "No fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme", explicó el delantero de 25 años.

La presentación de Mbappé fue ante 80 mil espectadores, con lo que superó el record

que poseía Cristiano Ronaldo, cuando convocó 70 mil hinchas para su llegada al Real en 2009 desde Manchester United. También estuvo presente su compatriota Zinedine Zidane, ídolo

merengue como jugador y entrenador.

Mbappé llega al campeón de Europa desde el PSG y con el pase en su poder, aunque se estima que el club le pagó al francés entre 120 y



Mbappé saluda a los madrileños.

llegar mi momento. Tenía muchas ofertas, pero el Real Madrid era mi única opción si salía de París. En mi cabeza fue claro, era el Real Madrid. Después, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero esto lo tuve claro", agregó en conferencia de prensa. En cuanto a su todavía inconclusa búsqueda de la Champions League, título que no pudo conseguir con el PSG (perdió la final 2020 ante Bayern Múnich),

130 millones de euros para su-

marlo a sus filas hasta 2029 y co-

brará 20 millones en mano por

año, convirtiéndose en el mejor

"Estaba seguro de que iba a

pago del plantel.

Mbappé consideró que "no hay mejor sitio que el Real Madrid para ganar títulos". Y razón no le falta: el Real suma 15 Orejonas, muy por delante del segundo club más ganador de Europa, el Milan, que tiene siete.

### Por Florencia Mó Desde Barcelona

A los 16 años Ulises Saravia debutó en un torneo internacional en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario 2022, donde ganó dos medallas de bronce: en 100 metros espalda y el relevo 4x100 masculino. Esa fue la primera gran señal de lo que vendría después. Ese fue el puntapié para el chico que comenzó su carrera en el club Once Unidos de Mar del Plata, aunque su historia había empezado mucho antes: "En 2014 lo detectamos dentro de la escuela del club y fue pasando muy rápido por todas las categorías. El seguimiento fue muy preciso y enseguida vimos que era un chico muy talentoso que cada día mostraba habilidades como para creer que con la sumatoria de talento y técnica podía llegar a este nivel. Era bastante evidente, no fue una gran virtud nuestra sino que ya se veía que era un nadador totalmente diferente", enfatizó su entrenador Federico Diez Andersen.

A los 16 años Agostina Hein debutará en Juegos Olímpicos. La oriunda de Campana tuvo que cambiarse de club el año pasado, a causa del despido de su entrenador de Independiente de Zárate. En el inicio del ciclo olímpico en Asunción 2022 se quedó con el bronce en el relevo femenino 4x200 libre, luego compitió en Santiago 2023 y ahora lo hará en 400 y 800 metros libre en París 2024. "Agos vino con 11 años al club donde yo trabajaba. A mí siempre me interesó la parte formativa de los deportistas, me interesa que respeten a sus pares. Ella se sintió identificada con mi forma de ser y de trabajar y enseguida empezó con nosotros, eso facilitó todo. Agostina es muy aplicada, siempre está predispuesta a los grandes desafíos. Esa es su virtud, siempre quiere mejorar, nunca viene a un entrenamiento a pasar el día o a cumplir, eso la convierte en una atleta muy competitiva, es una atleta distinta cada vez q se tira al agua", contó Sebastián Montero.

Tanto Saravia como Hein fueron medallistas en el Mundial Juvenil de Israel en 2023. El marplatense en 50 metros espalda y la bonaerense en 800 metros libre. En octubre Ulises Saravia también salió subcampeón panamericano en Santiago 2023.

La natación es un deporte de marca y tiempo, los nadadores no compiten solo contra otros nadadores, compiten contra sí mismos, intentan superar sus marcas, se ponen a prueba y la presión por momentos puede ser muy grande. Después de Tokio 2020 se empezó a poner en jaque el tema de la salud mental después de que la gimnasta Simone Biles se retirara de una de sus pruebas para priorizar su estabilidad emocional. En Argen-



Saravia y Hein, con el cuerpo en el agua y los pies sobre la tierra.

Federico Soler

PARÍS 2024 Ulises Saravia y Agostina Hein, olímpicos con 16 y 18 años

# Presente y futuro de la natación

Cómo se preparan para los juegos dos de los atletas más jóvenes de la delegación nacional. La palabra de sus entrenadores.

tina, la nadadora Delfina Pignatiello dejó el alto rendimiento después de los últimos Juegos Olímpicos en la capital nipona. La exposición en redes sociales, la exigencia, el no disfrute y seguramente la falta de contención sumada a otros factores hicieron que la "gran promesa de la natación argentina" se quedara en el camino para dedicarse ahora a la fotografía.

Entonces cómo hacer para que dos adolescentes, que llegaron muy rápido a lo más alto que cualquier atleta puede llegar, no queden también en el camino. A esto también se refirió Diez Andersen: "En principio nosotros tenemos los pies sobre la tierra todo el tiempo porque somos conscientes de que nuestro nivel es bueno o muy bueno, pero no es excelente ni está a la altura de las potencias, entonces el posicionamiento está empapado de la realidad y la objetividad. Nosotros estamos alrededor de 53.5, 54.0 en los 100 mts espalda que es la prueba que compite Ulises, pero el primer nivel mundial está en 52 bajos. Eso nos hace trabajar mucho y tener una humildad permanente. No creernos nada porque sabemos de lo que estamos hablando".

Por su parte, Montero reafirmó: "Hemos logrado muchas cosas a su temprana edad, pero siempre con los pies en la tierra haciéndole saber que esto es a futuro, pensando en lo que viene. No nos encerramos en el presente aunque sea bueno, si queremos proyectar una Agostina Hein con más de un Juego Olímpico tenemos que pensar en el futuro. A veces cuesta porque es una adolescente y está viviendo algo histórico para la natación argentina porque es la deportista más joven de la delegación. Entonces estamos enfoca-

"Somos conscientes
de que nuestro nivel
es bueno o muy bueno,
pero no está a la altura
de las potencias."

Diez Andersen

dos en venir a aprender y disfrutar de este evento que es grandioso tanto para ella como para mí como entrenador, así que felices".

### Pensando en París

Si bien el objetivo era clasificar con Marca A, Agostina y Ulises llegaron a París mediante marca B. En el caso de Saravia, World Aquatics le asignó una plaza por el principio de universalidad que le da la clasificación al mejor atleta de cada país. Hein fue invitada por la federación gracias a su marca que estuvo muy cerca de la A, ya que salió quinta en el Mundial de Doha.

Hein viajó con su equipo el pasado miércoles a Castellón de la Plana, ciudad en la que están establecidos desde el año pasado Díaz Andersen y Saravia junto con otros nadadores como Guido Buscaglia y Lucía Gauna. Allí se prepararán para la gran cita.

Macarena Ceballos será la otra nadadora que participará en 100 y 200 metros pecho el 28 y el 31 de julio. Agostina Hein lo hará el 27 de julio y el 2 de agosto, mientras que Ulises Saravia lo hará el 28 de julio.

Hein fue la última en incorporarse a la delegación nacional que tendrá 136 deportistas representando al país. Sobre el momento en el que se enteraron de que iban a estar ahí Montero contó: "La convocatoria llegó a través de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. El coach nacional, Gustavo Roldán, se comunicó conmigo para decirme que Agos tenía grandes chances de estar en París, por su marca de 800 metros libres. Lo esperaba porque no había habido grandes marcas y nosotros teníamos la segunda mejor marca del mundo en esa prueba, pero uno trataba de no generar ilusiones de algo que ya no dependía de nosotros. Fue una linda noticia y fue más lindo transmitírselo a ella".

Dentro de diez días Ulises y Agostina estarán en la Villa Olímpica expectantes para su debut, entonces: ¿cómo hacer para que no sean excepciones? "Hay que seguir apostando a los programas infanto juveniles para captar nuevos talentos y no quedarnos solo en los que van bien sino en producir chicos que estén motivados. Tenemos que brindarles las herramientas, tener el apoyo tanto del Estado como de las Federaciones y los programas nacionales para que los chicos puedan soñar con llegar a los Juegos Olímpicos, Mundiales, Sudamericanos. La natación es un deporte caro para desarrollarse, el costo de una pileta, el gimnasio, el equipo interdisciplinario son muchas cosas, y para hacerlo como lo hacen tanto Ulises como Agostina hay que tener un equipo de apoyo atrás para que puedan llegar y llegar lejos", concluyó Montero.



Cultura & Espectáculos

MUSICA

¿Habrá Semana de las Milongas?

MEDIOS

El Gobierno bajó Cont.ar

I CINE

Jack Quaid y el nepotismo La fiebre por James Bond Visto & oído

### The Smashing Pumpkins vuelve a la Argentina

The Smashing Pumpkins confirmó su regreso a la Argentina, como parte de una gira mundial que comenzó en Birmingham, Inglaterra. La icónica banda alternativa de los Estados Unidos, con 36 años de trayectoria, brindará un único show en el país el 5 de noviembre, en el Movistar Arena, en el marco de "The World is a Vampire Tour". La preventa VIP de entradas será a partir de hoy, desde las 13, en tanto que la venta general comenzará el viernes próximo a la misma hora, en el portal de Movistar Arena. La última vez que el grupo liderado por Billy Corgan se presentó en la Argentina fue en 2015, en el marco del festival Lollapalooza.

### Cine

# La pantalla cultural



El ciclo titulado "Grandes clásicos del cine soviético-En el año centenario de los estudios Mosfilm", que comienza hoy en la Sala Leopoldo Lugones nada menos que con *Alejandro Nevski* (1938), de Serguei Eisenstein, permite apreciar, más allá de nueve films emblemáticos, el devenir político y artístico de la superpotencia que implosionó a fines de la década del 80 del siglo pasado.

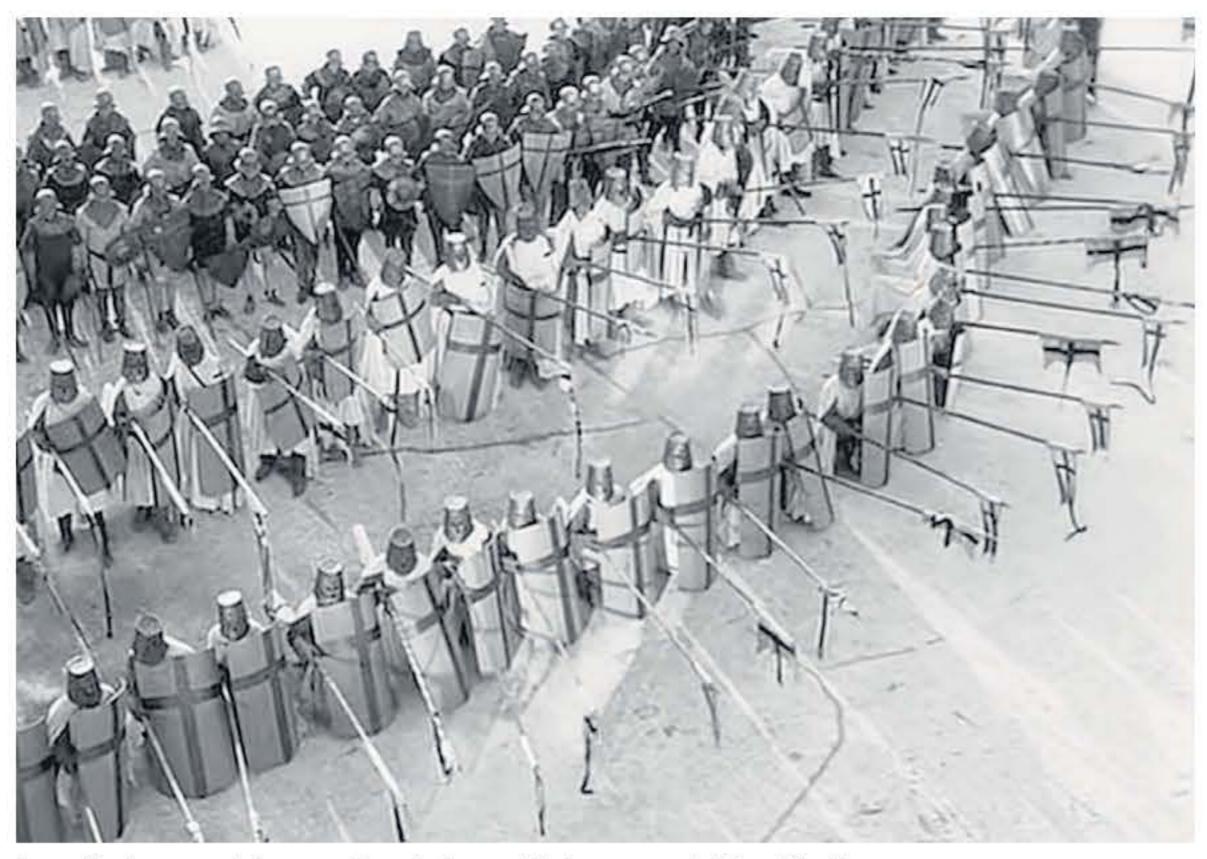





Serguéi Eisenstein tuvo un vínculo conflictivo con el gobierno soviético.

### Por Luciano Monteagudo

La paradoja no deja de ser triste: Lenin, que con su "clarividencia genial", como la denominaba Victor Serge, fue el primero en ver -como en tantos otros campos- las posibilidades del cine como el arte revolucionario por excelencia del siglo XX, no llegó a presenciar, por apenas unos días, el nacimiento de Mosfilm, el estudio cinematográfico que atravesó casi la totalidad de la historia de la Unión Soviética, que en la Rusia de hoy todavía sigue en actividad y que durante todo el 2024 celebra su centenario. Según la página web del estudio, Mosfilm –que continúa usando su emblema original: la estatua giratoria de la campesina con la hoz y el obrero con el martillo- existe oficialmente desde el 30 de enero de 1924, apenas nueve días después de la muerte de Vladímir Ilích Uliánov, a los 53 años.

Se calcula que en este siglo de vida, Mosfilm produjo más de 2.500 largometrajes de ficción, entre ellos muchos realizados por algunos de los mayores creadores de la historia del cine, desde Serguéi Mijáilovich Eisenstein hasta Andrei Tarkovski, pasando incluso por el japonés Akira Kurosawa, quien con el respaldo de Mosfilm hizo su célebre Dersu Uzala, ganador del Oscar 1975 al mejor film extranjero. Algunos de esos títulos son los que celebra ahora el ciclo titulado "Grandes clásicos del cine soviético - En el año centenario de los estudios Mosfilm" que comienza hoy en la Sala Leopoldo Lugones nada menos que con Alejandro Nevski (1938), de Eisenstein, la primera película sonora del director, un film de dimensiones sinfónicas concebido en colaboración con el compositor Serguéi Prokófiev.

Se trata no sólo de un film extraordinario en sí mismo, pleno de maestría cinematográfica, sino también –por sus vicisitudes de producción, por su contexto hisAlejandro Nevski inaugura un ciclo dedicado al estudio Mosfilm

## \_as historias que hay detrás de la Historia

El notable film de Eisenstein es también un exponente ejemplar de las tensiones que atravesaron a las realizaciones de Mosfilm según los vientos políticos que agitaban a la URSS.

tórico, por la sombra omnipresente de la censura- de un exponente ejemplar de las tensiones que atravesaron a las realizaciones de Mosfilm y a sus creadores según los vientos políticos que agitaban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Hacia 1937, cuando Eisenstein empezó a pensar en una película sobre un olvidado príncipe ruso del siglo XIII, el director ya no gozaba del reconocimiento oficial ni de la libertad creativa que había disfrutado en tiempos de La huelga (1924), El acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1927), con la que se celebró el décimo aniversario de la Revolución bolchevique. Ya entonces, la complejidad formal de su cine, que apelaba a un montaje experimental que Eisenstein denominaba "dialéctico", le había ganado cuestionamientos, incluso de figuras consideradas vanguardistas como el poeta Vladímir Mayakovski. Su película siguiente, La línea general (1929), también conocida como Lo viejo y lo nuevo, un canto a la colectivización campesina, encontró todavía mayores resistencias y tuvo una difusión muy limitada. Las acusaciones de "formalismo" se iban acumulando sobre Eisenstein.

Sus viajes a Occidente –a Europa y a Hollywood primero, donde se interiorizó sobre los avances del cine sonoro; a México después, donde rodó un film durante décadas inconcluso, ¡Que viva México! (1931-1932)no hicieron nada por mejorar su imagen en su propio país. Las sospechas de "cosmopolitismo" se expandían como una mancha de aceite y Stalin mismo llegó a señalarlo, en una carta al escritor socialista estadounidense Upton Sinclair, como "un desertor". Para cuando, sin embargo, Eisenstein regresó a la URSS, en mayo de 1932, se encontró con que en ese mismo momento se proclamaba como política oficial –desde la Literatúrnaya Gazeta y el nidad a Eisenstein de "rehabili-

"misticismo" por la Dirección General de la Industria Cinematográfica y su máximo responsable, Boris Shumyatsky, enemigo declarado de Eisenstein, mandó interrumpir el rodaje, para el que Mosfilm había destinado la suma de dos millones de rublos. El cineasta tuvo que publicar en la prensa un extenso, humillante texto de arrepentimiento, confesando sus errores de concepción, que llevaban al film "a una perversión de la realidad".

Fue el mismo Shumyatsky, sin embargo, quien le dio la oportu-

La historiografía soviética comenzó a trazar una nueva línea sobre la lucha centenaria de los eslavos contra la expansión alemana.

Comité Central del Partido Comunista- el llamado "realismo socialista", que estaba en las antípodas de la concepción teatral y cinematográfica del director.

Tres años tardó Eisenstein en volver a emprender un film y cuando lo hizo, con El prado de Bezhin, inspirado en un relato de Iván Turguéniev, la experiencia no pudo haber sido más traumática. El director fue acusado de

tarse" con un film que debía ser obligatoriamente patriótico, porque hacia 1937 el patriotismo había dejado ser en la URSS una desviación burguesa (como era considerado en el comienzo de la Revolución, cuando prevalecía el internacionalismo) y porque la sombra del expansionismo nazi ya comenzaba a amenazar varias fronteras.

De los personajes históricos que

le fueron propuestos a Eisenstein, el director eligió a Alejandro Nevski, no sólo porque la historiografía soviética comenzó a trazar una nueva línea sobre la lucha centenaria de los eslavos contra la expansión alemana (llamada "Drang nach Osten"), de la que Nevski había sido un pionero, al impedir hacia 1242 una invasión de tropas de la Orden Teutónica. Lo que tentaba a Eisenstein, según su mayor exégeta, el historiador ruso Naúm Kleiman, era el hecho de que por entonces "sólo había unas pocas páginas sobre Nevski v nadie sabía nada sobre él", lo que le daba la libertad de creación que tanto anhelaba.

No fue tan fácil como Eisenstein creía, sin embargo. Mosfilm puso a su disposición todos los recursos y medios de producción de los que disponía, pero también dos "comisarios políticos" para evitar cualquier tipo de extravío formalista por parte del cineasta: el escritor Piotr Andréievich Pávlenko (que llegaría a ser ganador de cuatro Premios Stalin de primer grado) en el guion y el realizador Dimitri Vasiliev (futuro merecedor de otros dos Premios Stalin), que en los créditos sigue figurando como codirector. Y a quien el propio Eisenstein le reconoció haber encontrado una magnífica solución técnica para rodar en pleno verano la famosa batalla



Nikolái Cherkásov, protagonista de Alejandro Nevski (1938).

sobre el hielo de la película, quizás el mayor ejercicio de virtuosismo de un film en el que las cumbres no escasean.

Había más desafíos por sortear. Todo el cine anterior de Eisenstein había sido mudo y coral: el cineasta nunca se había apoyado antes en la palabra ni en actores profesionales. Lo suyo era el "montaje de atracciones" (según su propia definición en un artículo teórico de 1932) y el cine de masas. Pero esos tiempos habían pasado y ahora la consigna oficial era revalorizar a los héroes individuales, por lo que para componer a

Nevski fue convocado el apolíneo Nikolái Cherkásov, a quien Eisenstein luego volvería a recurrir como el protagonista de Iván el terrible (1944) y su continuación, La conspiración de los boyardos (1945). Para la música, se llamó al compositor Serguéi Prokófiev, admirador de Eisenstein y con quien el director alcanzó un entendimiento absoluto. "Prokófiev es cinematográfico en el sentido particular de que permite a la pantalla mostrar no solo el lado visible y la esencia de los fenómenos, sino también su particular estructura interna", elogió Eisenstein.

Esta simbiosis con Prokófiev impulsó el "éxtasis creativo" de Eisenstein, según describió la historiadora Marie Seton. El director tampoco resignó completamente su cine de masas: las escenas de batallas, de soldados y de pueblos arrasados por la guerra le permitieron equilibrar al héroe individual con la coralidad a la que Eisenstein estaba habituado. Completado en un plazo récord de poco más de un año, Alejandro Nevski fue estrenado en Moscú el 23 de noviembre de 1938 y fue un éxito que superó incluso al de El acorazado Potemkin, porque como ha-

bía sucedido en su momento con el Potemkin ahora Nevski volvía a conectar con el espíritu de su época, tanto a nivel popular como oficial. Según Seton, "se dijo que Stalin palmeó a Eisenstein en la espalda, declarando: 'Serguéi Mijáilovich, después de todo ¡eres un buen bolchevique!'..."

El propio Stalin -espectador consecuente de cine, que se hacía proyectar todas las noches en el Kremlin una o dos películas, entre ellas musicales de Hollywoodquizás tuvo mucho que ver con el éxito de público de Alejandro Nevski. En el capítulo "Autohu-

millación" de su autobiografía, titulada Memorias inmorales, Eisenstein recuerda que pese a la vigilancia de su coguionista Pávlenko, el libreto original incluía hacia el final la muerte de Nevski por envenenamiento, antes de regresar a su hogar. "Una mano que no era la mía trazó una raya de lápiz rojo después de la escena de la derrota sobre los alemanes. 'El guion termina aquí -me transmitieron- ¡Un príncipe espléndido no puede morir!'...". En una nota al pie, el traductor al inglés de esas memorias, Herbert Marshall, agrega: "El lápiz rojo fue blandido por el censor del partido, tal vez el propio Stalin".

El triunfo en toda la línea de Alejandro Nevski trajo a Eisenstein nuevos honores y ventajas materiales (Stefan Zweig contó alguna vez, cuando lo conoció en Moscú en los años '20, que Serguéi Mijáilovich vivía en las condiciones más modestas imaginables). Con Nevksi se levantó de las profundidades de la humillación pública y se le concedieron todo tipo de honras, premios y títulos, entre ellos el de principal productor y director artístico de Mosfilm, el mismo estudio que había cercenado y sepultado su película anterior, El prado de Brezhin.

Paralelamente, su encarnizado enemigo político, el burócrata Shumyatsky, cayó en desgracia y no tardó en pasar por los llamados "juicios de Moscú", las purgas desatadas por Stalin que hacia 1938 estaban en su apogeo. La noche del 17 al 18 de enero de ese año fue arrestado acusado de participación en una organización terrorista contrarrevolucionaria y el 29 de julio fue fusilado y enterrado en el campo de entrenamiento de Kommunarka, en las afueras de Moscú.

La historia, sin embargo, no termina allí. Después de la firma del pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética (también conocido como Molotov-Ribbentrop), el 23 de noviembre de 1939, Alejandro Nevski fue prudentemente retirada de todos los cines de la URSS. A los que no tardó en volver, un año y medio después. El 23 de junio de 1941, tras el estallido de la que los rusos siguen llamando Gran Guerra Patria, Nevski se repuso con gran éxito y contribuyó a fortalecer la moral de la población frente a la brutal invasión nazi.

La Orden Soviética de Alejandro Nevski, establecida en 1942, representa el rostro no del propio Nevski, de quien no existía retrato alguno, sino de Nikolái Cherkásov, el protagonista de la película de Eisenstein, quien por entonces -todavía al frente de Mosfilm- preparaba en Alma-Atá, lejos del frente del combate, su díptico final, Iván el terrible y La conspiración de los boyardos, que iba a proclamar la imperiosa necesidad de mantener unido al territorio ruso. Pero esa es otra historia.

### Sala Lugones

esde hoy y hasta el domingo 28 de julio se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) el ciclo denominado Grandes clásicos del cine soviético. El ciclo está integrado por nueve títulos producidos por los estudios Mosfilm a lo largo de diez décadas de existencia, con films de directores de la talla de Serguéi Eisenstein, Andrei Tarkovski, Akira Kurosawa y Nikita Mijalkov, en copias restauradas, e incluye la exhibición del largometraje de 2023 La Moscú clandestina, dirigido por Karén Shakhnazárov, actual director general de los estudios Mosfilm.

El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con la Fundación Cinemateca Argentina y Mosfilm, y el auspicio del programa radial Pax Russika.

En 2024 los estudios Mosfilm, que en tiempos de la Unión Soviética fueron el

### Diez décadas en nueve títulos memorables

principal pilar de la industria cinematográfica, cumplen cien años. El hecho es especialmente significativo porque los estudios Mosfilm fueron testigos de la historia del cine soviético prácticamente desde sus inicios. Hoy, diez décadas después de su creación, siguen trabajando aunque de una forma diferente, volcados sobre todo hacia la televisión. De todos modos, han conseguido adaptarse a los nuevos tiempos y, en buena medida, superar los desafíos tecnológicos.

Mosfilm surge de dos productoras que trabajaban en el cine ruso en la segunda década del siglo XX, la de Alexander Janzhonkov, uno de los pioneros en el terreno del largometraje, y la de I. N. Yermolev. Cuando en 1919 el cine es nacionalizado,

estas dos productoras pasan a manos del estado y, al crearse en 1922 Goskino (El Instituto Soviético del Cine), se convierten respectivamente en la primera y segunda empresa más importantes, que se unen al año siguiente en un solo estudio, inaugurado con la realización de En las alas, de Boris Mikhin, estrenada en enero de 1914. A partir de 1935, la productora comienza a llamarse Mosfilm y en 1947 aparece su emblema característico e inconfundible: la famosa estatua giratoria de la campesina con la hoz y el obrero con el martillo.

Desde su creación, Mosfilm ha estado ligada a una cantidad enorme de películas -más de 2500- que van desde los clásicos de la vanguardia soviética de los años veinte hasta las películas de Andrei Tarkovski y los hermanos Nikita Mijalkov y Andrei Mijalkov-Konchalovsky. La agenda completa del ciclo puede consultarse en la página complejoteatral.gob.ar

#### Por Andrés Valenzuela

En estas líneas iba a anunciarse el lanzamiento de una nueva Semana de las Milongas. "Iba", porque los colectivos que reúnen a los responsables de las pistas tangueras comunicaron a sus socios que el Ejecutivo porteño suspendió el evento. La Asociación de Organizadores de Milongas (AOM) y Milongas con Sentido Social (MiSeSo) explicaron en un comunicado que "la directora de Bamilonga, Laura Mazzei, nos comunicó telefónicamente que se cancela la Semana de las Milongas". Agregan que el evento estaba confirmado desde hacía un mes. Por su parte, el vocero del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Facundo Landivar, aseguró a **Páginal12** que la Semana de las Milongas "no está ni cancelada ni suspendida" y que hoy habrá una reunión entre las partes para definir fecha y otras posibles acciones de apoyo al sector desde Cultura de la Ciudad.

Las asociaciones siguen con sus esfuerzos particulares. Miseso convoca para esta noche a una Milonga Solidaria en el Club Villa Malcolm.

Oscar García, flamante presidente de la AOM, señaló a este medio que "estamos esperando reunirnos con el Gobierno de la Ciudad para ver cómo podemos seguir avanzando en este momento difícil del tango debido a la situación económica". Algo similar comentó Valeria Buyatti, de Miseso. Originalmente, la Semana de las Milongas era un evento que hacían los propios organizadores como forma de atraer gente nueva a sus espacios. La intervención del gobierno local impulsó la iniciativa durante algunos años, pero esta vez deja a los organizadores -como diría un viejo tango- en Pampa y la vía.

La situación es compleja para el universo milonguero que sufre, como todo el sector cultural, por las crecientes dificultades económicas que provocan los desmanejos del gobierno nacional. Aunque se trata de una salida relativamente "barata", en comparación con otros consumos culturales, muchos habitués de las milongas redujeron todavía más su frecuencia (un fenómeno del que las milongas no habían terminado de recuperarse después del macrismo y la pandemia). La baja del turismo extranjero propia de la época del año tampoco ayuda.

I MÚSICA ¿Se hace o no se hace la Semana de las Milongas?

## Todo un bailongo de versiones

Las organizaciones afirman que se les comunicó la cancelación, en el gobierno porteño señalan que se hará. Hoy habrá una reunión clave.

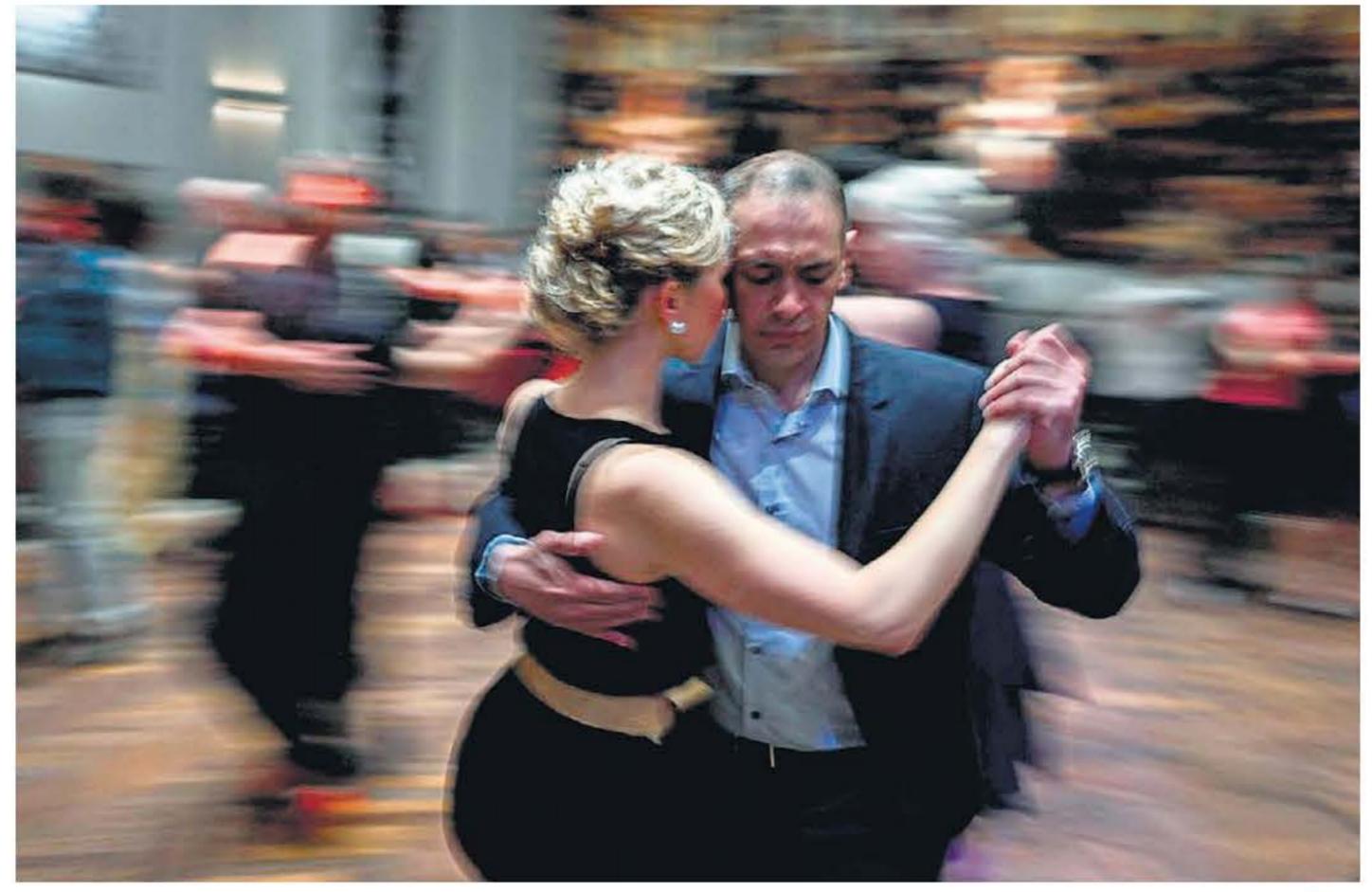

A causa de la crisis, el sector tanguero atraviesa una situación difícil.

Entre la preocupación y la suspensión, abundan hipótesis y rumores. En charlas informales con distintos milongueros, se apunta al exceso de tareas que se acumulan en las oficinas de Av. de Mayo al 500, donde no dan abasto por la reducción de personal. "Hay una persona para hacer el trabajo que antes resolvían seis", deslizó alguien que pidió no dar su nombre. Es que la oficina que debe resolver la Semana de las Milongas también tiene injerencia en las preliminares del Mundial de Tango (que ya están desarrollándose en el resto del país y en el extranjero) y del subsidio BA Milonga, que tampoco se definió aún (y es otro motivo de preocupación para las organizaciones).

Por otro lado, también se especula con la posibilidad de que el Pase Cultural (cuyo universo de beneficiarios amplió la actual administración) sirva para que los adultos mayores accedan a las milongas. Una decisión que tampoco conformaría al sector, que tiene una buena cantidad de espacios esforzándose en bajar el promedio de edad de sus visitantes o que, en general, suelen estar frecuentados por milongueros jóvenes.

En paralelo, las asociaciones siguen con sus esfuerzos particulares. Miseso, por ejemplo, convoca para esta noche a una Milonga Solidaria en el Club Villa Malcolm (Av. Córdoba 5064). Mientras sigue la usina de elucubraciones, en público para las asociaciones prima la cautela. El miércoles a la tarde sigue la tanda.

I SERIES Jack Quaid y el nepotismo en la industria audiovisual

### "Quizá sí soy un privilegiado"

Jack Quaid, uno de los protagonistas de The Boys, hizo una sorprendente -y refrescante- revelación sobre su carrera. A lo largo de los años, muchas estrellas se han opuesto a la sugerencia de que han alcanzado el éxito en Hollywood por tener padres famosos: Tom Hanks, cuyo hijo Colin es actor, argumentó que "no importa cómo nos apellidemos" a la hora de conseguir papeles, mientras que Emma Roberts, hija de Eric Roberts –quien tiene una hermana famosa de la que no se le permite hablar-, afirmó que ha perdido papeles debido a su conocida familia.

Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, afirmó recientemente que consiguió su papel en Había una vez... en Hollywood, de Quentin Tarantino, "por razones nepotistas". Ahora, Quaid, que interpreta a Hughie Campbell en la serie de Prime Video protagonizada por superhéroes corruptos, dijo que está "inclinado a estar de acuerdo" con la sugerencia de que es un "nepo baby".

Quaid, hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, declaró a The Daily Beast: "Soy una persona inmensamente privilegiada, pude conseguir un representante muy rápido, y eso es más de

la mitad de la batalla. Sabía que la puerta estaba abierta para mí en muchos aspectos que no lo están para muchos actores". El actor afirma que "he intentado trabajar todo lo que he podido para demostrar que merezco cruzar esa puerta".

El año pasado Meg Ryan, la estrella de Cuando Harry encontró a Sally, defendió a su hijo en la revista Glamour: "Eso de 'nepo baby' desprecia tanto su ética de trabajo, sus dones y lo sensible que es a la idea de su privilegio". Aunque Quaid elogió a su madre por sus palabras, dijo que no estaba de acuer-

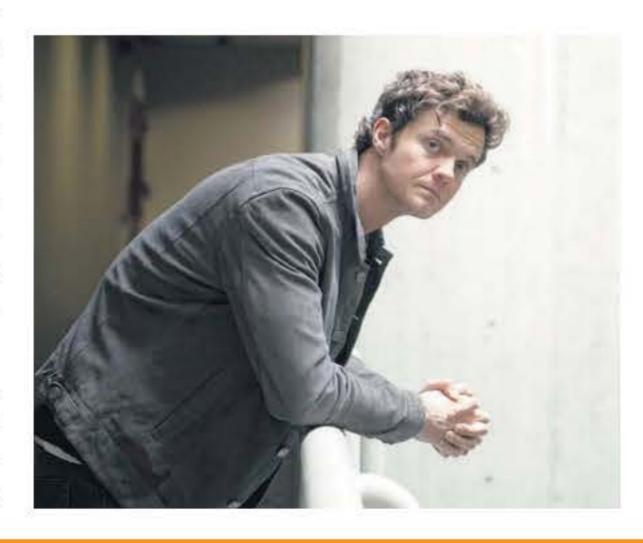

do con ella en que la afirmación de "nepo baby" "socava" su talento. Dijo: "Lo primero que pensé fue que estaba siendo una madre. Está siendo una madre cariñosa. Pero no creo que intente decir que no soy un nepo baby. Creo que lo que quiere decir es que, en su opinión, eso menoscaba mi talento".

"No creo que eso menoscabe mi talento. Sé que trabajo duro y que he escuchado la palabra 'no' mucho más de lo que escuché 'sí'. Pero también sé que es increíblemente difícil abrirse camino en esta industria, y a mí me resultó más fácil que a la mayoría. Ambas cosas pueden ser ciertas. Así que no, no creo que intentara decir que no soy una persona privilegiada. Ella lo sabe. Debe saberlo. Creo que estaba siendo una madre".

Quaid debutó en la superproducción de 2012 Los juegos del hambre y, en los últimos años, ha aparecido en Oppenheimer y la más reciente película de Scream. También protagonizó 40 episodios de Star Trek: Lower Decks. Pero fue su papel de Hughie en The Boys el que le hizo ganarse un gran número de fans. En la serie, su personaje forma parte de un equipo de civiles que intentan acabar con superhéroes cada vez más trastornados, liderados por el Homelander de Antony Starr.

### Por Emanuel Respighi

El gobierno de Javier Milei sigue apagando medios. En su afán de destruir pantallas públicas, desde hace unas semanas la gestión libertaria dejó fuera de servicio a Cont.ar, la plataforma de streaming de programas, series, documentales y material de archivo de producción nacional. Sin previo aviso, el servicio de streaming gratuito estatal fue dado de baja: al intentar usar la app o ingresar a la web aparece un cartel con el escudo nacional y la leyenda "Página web en reconstrucción", impidiendo la posibilidad de acceder a las más de cinco mil horas de contenido audiovisual nacional que ofrecía. Si bien no hay información oficial, fuentes de la intervención de los medios públicos le confirmaron a Páginal 12 que no se trata de una medida momentánea y que no hay en marcha reconstrucción alguna: el cierre de Contar es "definitivo".

La plataforma de contenido audiovisual argentino se lanzó en mayo de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, como un espacio estatal y gratuito para integrar todos los contenidos del sistema de medios públicos argentinos, desde los canales TV Pública, Encuentro, Pakapaka y DeporTV, hasta las producciones audiovisuales y espectáculos en vivo del CCK, Tecnópolis y Radio Nacional. El servicio de streaming forma parte de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que en su germen estaba bajo la órbita de la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos de la Nación y que ahora pasó a Jefatura de Gabinete. Durante años, los usuarios accedían a los contenidos sin ninguna restricción, bajándose la aplicación a los dispositivos móviles o ingresando a la web cont.ar, en donde se registraban gratuitamente. El contenido se podía disfrutar en cualquier lugar y a cualquier hora. Además, a través de la aplicación se podían ver los canales públicos en vivo. Desde el 3 de junio, el gobierno prohibió esa posibilidad.

El Gobierno cerró la plataforma gratuita Cont.ar

## Nueva embestida contra los medios públicos

La medida oficial dejó sin acceso a más de cinco mil horas de producciones nacionales de todos los géneros y formatos. Una decisión ideológica detrás de una excusa económica.





Página web en reconstrucción La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción.



Actualmente es imposible acceder a la plataforma.

públicos", afirmaron en estricto off. Por otro lado, en el Gobierno afirman que están reordenando todo el sistema audiovisual. "La idea es centralizar todo el material audiovisual en una sola OTT que se pueda comercializar", prometieron, sin precisiones de tiempos.

Lo único cierto es que desde el 3 de junio la única plataforma audiovisual estatal y pública de series, programas y documentales es-Como todo lo que suele hacer el tá inaccesible para el 1.584.000

horas eran de contenidos accesibles (Close Caption/autodescripción), sobre un total de 1950 títulos de distintos géneros y temáticas. Hacia fines del año pasado, Cont.ar tenía un promedio de 56 mil reproducciones semanales, superando las 2,8 millones de visualizaciones anuales.

Desde el gobierno nacional, justificaron el cierre de Cont.ar por los "altos" costos operativos que demanda el mantenimiento del servicio de streaming gratuito. Según datos a los que accedió Páginal 12, la plataforma tenía un costo de 42.000 dólares mensuales, que se erogaban para la construcción de la "nube" (a cargo de Telefónica, que ganó una licitación), la reconversión del material original, su subida y almacenamiento (a cargo de Arsat), y para el pago de servicios colaterales de estadísticas y mantenimiento de cuentas de mails de los usuarios (de costos menores). Ese gasto "excesivo" es el argumento del gobierno para dar de baja la plataforma en la que, además, se podían ver en vivo seis canales estatales y shows y espectáculos organizados en distintos espacios públicos.

El Satsaid, la comisión interna de Contenidos Públicos SE y sus

trabajadores y trabajadores emitieron un comunicado en el que "repudian y rechazan" la baja de la plataforma Cont.ar bajo la excusa de una reestructuración". En el texto difundido, señalaron que "este hecho se suma la apagón de las redes sociales y sitios web de los canales Encuentro y Pakapaka desde hace más de un mes, cuyo efecto inmediato y concreto es restringir el acceso de las audiendad, son los contenidos", señaló un trabajador.

Hasta el momento de su cierre, Contar dividía sus contenidos en géneros tradicionales (comedia, drama, drama histórico, acción/suspenso), agregando a su sencilla interfase subgrupos de "Colecciones" de películas, pero no por sagas o temáticas, sino por actores nacionales (Juan Leyrado, Juan Gil Navarro, Mercedes Morán, Diego Capusotto, Juan Minujín). A su vez, la plataforma también segmentaba el catálogo por el tipo de proyecto y financiación de las producciones (Renacer audiovisual, CCK, Tecnópolis, TV Pública, DeporTV, Pakapaka, Encuentro, Aunar).

Entre su catálogo, la ficción nacional cumplía un lugar destacado, que tomaba relevancia teniendo en cuenta el retiro del género en la TV abierta. Había series para todos los gustos, desde Babylon, La casa del mar, Cuéntame cómo pasó, Historia de un clan, Televisión por la inclusión o Germán: últimas viñetas, hasta El paraíso, Milagros en campaña, Conflictos modernos, 23 pares, El donante, La celebración, Los pibes del puente, Historia clínica, Balas perdidas, Perfidia y La chica que limpia, entre otras producciones de todos los géneros y rodadas en diferentes puntos del país. En materia musical, se podía acceder a las cuatro temporadas de Encuentro en el Estudio, el magnífico ciclo conducido por Lalo Mir; En el ca-

Hacia fines de 2023, Cont.ar tenía un promedio de 56 mil reproducciones semanales, superando las 2,8 millones de visualizaciones anuales.

gobierno nacional en materia de medios, el plan fue el de "pausar" –ese es el eufemismo que utilizan– el servicio mientras se realiza una supuesta actualización y modernización del sitio para su mejora. Sin embargo, según le confirmaron fuentes oficiales a este diario, el cierre de Cont.ar es definitivo. ¿Los argumentos? Por un lado, el económico. "Buscamos hacer productivos y rentables los recursos

usuarios registrados en la aplicación (según datos de fines de 2023). Hay algunos números que dimensionan la relevancia que Cont.ar tenía para la ciudadanía argentina, sobre todo en sectores que no tienen la posibilidad de pagar los abonos mensuales en dólares de las grandes plataformas: el servicio contaba con un catálogo de más de 5200 horas disponibles libre de acceso, de las cuales 2300

cias a contenidos que las señales rrousel, un diálogo informal de Ve-Desde Satsaid aluden a un "nuevo ataque a la libertad de prensa y un avasallamiento de las

instituciones por parte del actual gobierno".

generan", circunscribiéndolo a un "nuevo ataque a la libertad de prensa y un avasallamiento de las instituciones por parte del actual gobierno". De hecho, desde distintos sectores se presentaron proyectos para buscar "comercializar" la plataforma, pero el Gobierno los rechazó bajo el argumento de que técnicamente no es posible sumar publicidad a la interfase. "Tal vez lo que molesta, en realira Spinetta con músicos argentinos; o simplemente shows como el ciclo Conciertos en el CCK (Patti Smith 2018, Especial Piazzolla, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Litto Nebbia), o también Grandes conciertos (Queen en Argentina 1981, Festival Amnesty 1988, Adiós Sui Generis). Hoy, no existe posibilidad de ver ninguno de esos contenidos que hacen a la identidad cultural argentina.

### Por Kyle MacNeill \*

Las coordenadas exactas son, por supuesto, top secret. Pero en algún lugar del Gran Manchester, en una discreta calle de las afueras, me encuentro ante un depósito cerrado. Nick Bennett, de 57 años, está a mi lado, armado con un tintineante llavero que rivaliza con el de cualquier conserje de escuela. Me hace prometer que no compartiré la ubicación de este lugar. Le aseguro que no soy un agente doble. Cuando abren la puerta y entramos en el local, comprendo por qué. Todas las habitaciones de la casa, cerrada con llave y cargada de objetos, están apiladas hasta el techo con objetos valorados en cientos de miles de libras. Es el paraíso de los acaparadores, lleno hasta los topes de merchandising. Cada uno de los objetos no está relacionado con Bennett, sino con otro hombre: James Bond.

Creado en 1953 por el escritor Ian Fleming, el agente del MI6 ha protagonizado 12 novelas originales y 27 películas, que han hecho una fortuna (unos 15 mil millones de dólares) en taquilla. Pero el espía armado y con licencia para matar, bebedor de martinis que esquiva las balas de la imaginación de Ian Fleming no siempre fue el objeto de la obsesión de Bennett. "Solía coleccionar cosas relacionadas con la serie de televisión Los profesionales. Había pistolas, autos y lo que fuera, pero no tanto", dice Bennett, apoyado junto a una estantería de artilugios de Bond, desde réplicas de pistolas doradas hasta relojes impecablemente presentados. Al darse cuenta de que tenía más en su colección que el autor de la guía de coleccionismo The Professionals, Bennett se aburrió de la serie y se pasó a Gremlins.

Fue en 1995, después de que Pierce Brosnan asumiera el papel de 007 en GoldenEye, cuando Bennett se centró en la franquicia de Fleming e inició su propio negocio de juguetes de Bond, con figuras y coleccionables. Desde entonces ha reunido más de 18.000 objetos de James Bond, entre los que destaca una lancha a motor utilizada para promocionar Vivir y dejar morir. Desgraciadamente, la lancha no aparece por ninguna parte. "Está en la granja de un amigo. Ha visto mejores días. También tiene trozos de un avión de Quantum of Solace", explica.

Desde 2014, Bennett ostenta el record Guinness de la mayor colección de James Bond; en este depósito solo se exhibe una parte, pero rebosa de posters enrollados, muñecos en su caja, maletines de plástico, gabardinas, esmaltes de uñas dorados, latas de edición limitada de cerveza John Smiths x James Bond y un pinball japonés. Está previsto que se subasten por lo menos 250.000 libras esterlinas: nada comparado con lo que



El James Bond de Daniel Craig y el Aston Martin DB5, objeto de adoración.

El agente 007, un personaje que fascina a multitudes

# Esa fiebre sin fin por James Bond

Aún no se develó quién sucederá a Daniel Craig, pero nada detiene a una legión de coleccionistas de montañas de merchandising.

Bond gana en Casino Royale, pero un buen dinero.

Bennett nunca estuvo solo en su misión de convertirse en el mayor coleccionista de Bond. En el Reino Unido existe toda una comunidad de coleccionistas dedicados a 007, que rebuscan en los archivos y participan en las subastas de eBay con la esperanza de

El agente del MI6
protagpnizó 12 novelas
originales y 27 películas,
que han hecho una
fortuna de 15 mil
millones de dólares.

encontrar oro. Muchos comparten su espionaje literal en el grupo de Facebook de Bennett, donde miles de fans se unen para compartir su pasión por los recuerdos de Bond. Muchos de ellos también asisten a convenciones, eventos y reuniones, todos ellos dedicados al espía atildado, despreocupado y dispuesto a todo.

El coleccionismo de Bond empezó a popularizarse en los años sesenta. "Fue con el estreno de Operación Trueno (1965), la cuarta película de James Bond, cuando el merchandising del personaje se disparó", explica Graham Rye, director de 007 Magazine desde 1979. "En aquella época, la mayor parte del merchandising iba dirigido a los niños, con coches de juguete, pistolas de juguete, fusiles de goma y cualquier otra cosa que se pudiera imaginar con el logotipo de James Bond 007 estampado en alguna parte"», dice, citando un artículo de Sunday Mirror que predecía que los fabricantes ganarían 18 millones de libras esterlinas en 1965 con los artículos promocionales.

La edad de oro no duró mucho. "Fue cayendo poco a poco a lo largo de las décadas", afirma Rye. Bennett también cree que los juguetes originales fabricados en los sesenta eran de mejor calidad, y lamenta los artículos más "genéricos" que se lanzan hoy en día. Pero gracias a la pandemia, que hizo que muchos se aficionaran a nuevos hobbies, al auge de los *kidults* mayores de 12 años que compran juguetes y a la expectativa en torno al posible sucesor de Daniel Craig, está surgiendo un nuevo

colectivo de coleccionistas de James Bond. El club de fans 007GB, creado hace sólo dos años, ya ha inscrito a cientos de miembros y recaudado decenas de miles de libras para obras benéficas a través de ostentosas veladas con temática Bond.

Pero, ¿por qué la gente está tan obsesionada con las réplicas de los

"La gente se convierte en coleccionista de Bond por diversas razones, motivaciones y factores psicológicos únicos."

objetos de un hombre ficticio? Para Rye, no hay una única respuesta. "La gente se convierte en coleccionista de Bond por diversas razones, cada una de ellas impulsada por motivaciones y factores psicológicos únicos. El atractivo reside en su mezcla de nostalgia, significado cultural, potencial de inversión y la emoción de ad-

quirir algo que puede haber sido utilizado en una película de James Bond, ¡incluso por el propio James Bond!"

Al fin y al cabo, para muchos Bond es lo que quieren ser, una especie de modelo a seguir. "Es más que un personaje de ficción: es un icono cultural. Su estilo impecable, su ingenio y sus atrevidas aventuras resuenan entre los fans de todas las edades y de ambos sexos en todo el mundo", explica Rye. Por eso alguien puede oler como Bond gracias a las fragancias 007, conducir como Bond gracias al Aston Martin DB5, o incluso practicar sexo como Bond gracias a los preservativos temáticos. Como era de esperar, casi todos los coleccionistas de Bond son hombres. Aunque la franquicia pretende llegar a un público más amplio, sigue atrayendo sobre todo a hombres que aspiran a ser el agente secreto, o al menos a imitar sus maneras.

De hecho, hay algunas chicas Bond en la comunidad de coleccionistas. "Tengo una habitación llena de figuras, coches, juegos de mesa, libros y mucho, mucho más, desde la época de Connery hasta la actualidad", dice Victoria Hodges, fundadora de The Bond Room Unlocked y directora VIP de 007GB. "No conozco a ninguna coleccionista como yo. A la mayoría de las fans que conozco les gusta sumergirse en el estilo de vida Bond, bebiendo Martinis o visitando lugares Bond exóticos", dice de camino a una firma de libros Bond. "Creo que las mujeres ven a Bond de forma diferente a los hombres. Los hombres quieren ser Bond, mientras que las mujeres quieren estar con Bond. Hay algo increíblemente sexy en el mundo del espionaje". Para otros, Bond es lo de me-

nos. "A veces, coleccionar puede ser sólo una lista de control. Te comprás un auto Corgi, luego te comprás otro, luego te comprás otro», dice Bennett. Personalmente, disfruta con los objetos que colecciona. "Me resulta un poco extraño. En realidad, me gustan los objetos que compro", dice, mostrando artilugios y armas de los años sesenta, una caravana entera de coches en miniatura, una percha de uniformes militares utilizados en Skyfall y una selección de figuritas que considera dignas de ser enmarcadas.

Algunos coleccionistas de Bond van más allá y fabrican sus propias réplicas. Puede que no tengan licencia para venderlas, pero lo hacen por su propia emoción. "Las réplicas son objetos de coleccionista, pero están limitadas a los pocos que pueden permitírselas, así que durante el bloqueo empecé a fabricar las mías", dice Peter Tuite, explicando cómo la llegada de la impresión en 3D y las redes sociales avivaron el fuego. Ya ha recreado el transmi-

sor del cepillo para el pelo de Vivir y dejar morir, la caja fuerte de Moonraker y el reloj de De Rusia con amor. Y planea ir a más. "Aunque parezca mentira, tengo planes para la Pequeña Nellie, el avión que aparece en Sólo se vive dos veces, pero quizá sea ir demasiado lejos», bromea.

Se trate o no de reproducir aeronaves de tamaño natural, todos los coleccionistas de Bond se sienten atraídos por la magnitud de la franquicia. "Es absolutamente enorme. Hay 27 películas a lo largo de 60 años. Sólo en los carteles de las películas se han impreso entre 4.000 y 5.000 diseños oficiales diferentes. Todas las áreas son infinitas", dice Bennett. Esta inmensidad es lo que le atrajo en primer lugar. "Dame un tema y lo coleccionaré. Así que coleccioné montones y montones de cosas hasta que aterricé en Bond porque el alcance era enorme. Eso me animó a seguir para siempre", dice. Dicho esto, Bennett tiene otros planes.

De hecho, ha mordido la bala y ha empezado a vender su colección, subastando lotes a través de Omega Auctions. "No quiero morir con ella. No tiene sentido", afirma. ¿Le preocupa vender sus preciadas posesiones? "Por supuesto. Sus pelotas están en juego, con... juna ballesta apuntándoles!". Señala un póster de Solo



Sean Connery, el primer agente 007, inicio de una saga millonaria.

para sus ojos en el que aparece Melina con un arco. "Cuando ese mazo cae, estás fuera de control". Su decisión de separarse de su colección diferencia a Bennett de otros coleccionistas. Al igual que Bond, lleva una especie de doble vida: no tiene recuerdos de Bond en casa, no lo entusiasman las nuevas películas y no participa en muchos eventos de la comunidad.

"No quiero sentarme a hablar sin parar de los matices de los juguetes, los objetos de colección y las películas", dice.

Los miles de artículos que ha puesto a la venta abrirán probablemente el mercado a nuevos y más jóvenes coleccionistas, llenando las estanterías de otros entusiastas de Bond. También despertará interés el inminente

anuncio de un nuevo 007. Como siempre, todo ha sido muy secreto, pero se rumorea que la estrella de Marvel Aaron Taylor-Johnson se pondrá el smoking.

"Está garantizado que habrá una nueva selección de productos para vaciar las cuentas bancarias y complacer a la plétora de entusiastas de Bond que esperan como galgos en las gateras su próxima dosis", predice Rye. Hodges está de acuerdo. "Estoy seguro de 07 que más fans se subirán al tren del 24 espionaje y abrazarán a Bond. Espero que se publique nueva memorabilia que refleje esto, porque los coleccionistas siempre están deseando encontrar esa nueva pieza", afirma.

Lo mismo le ocurre a Bennet; aunque ha empezado a vender su colección, su obsesión aún no ha desaparecido. Cuando muestra los juguetes no relacionados con Bond que busca en eBay, veo innumerables artículos de 007 que siguen en su lista. "Todos los días busco entre miles de cosas para ver si hay algo interesante. Tengo la enfermedad", admite con una sonrisa. Aunque vende, también compra.

Mientras vuelvo a casa (no en un Aston Martin, por desgracia) y Bennett se dirige, al más puro estilo espía, a reunirse con su amigo capitán de submarino, descifro el código. Ningún coleccionista de Bond es un agente libre; para bien o para mal, no se puede escapar de la obsesión que creaste. El caso nunca está cerrado y la persecución nunca termina, ni siquiera cuando terminás con una lancha motora en la granja de tu compañero.

\* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.







ENTRADAS A PRECIOS POPULARES



Venta de entradas www.alternativa.ar







17



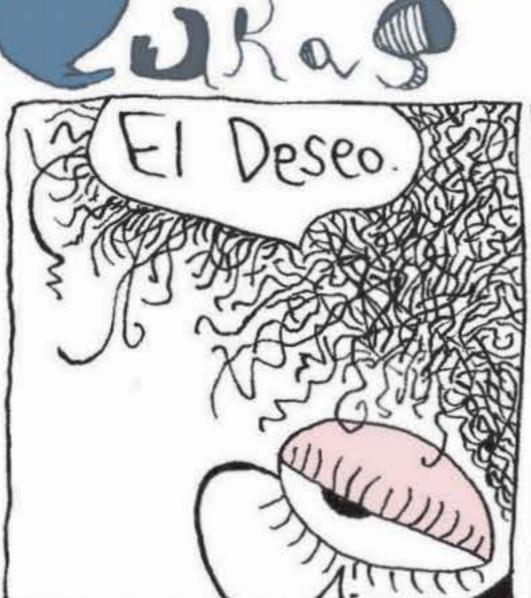







### Contratapa

### Por Irene Vallejo

Todos somos extranjeros en la mayor parte del mundo, pero no vivimos esa extrañeza con igual intensidad. El miedo y la amenaza electrizan las fronteras, las aduanas, las inspecciones de inmigración. Cuando aterrizas, unos agentes escudriñan tu pasaporte y tu cara como dos falsificaciones mal acopladas. A tu alrededor, percibes la tensión en los ojos rasgados, los turbantes, los velos, las pieles oscuras: las maletas de los estereotipos no se facturan pero pasan factura. Algo queda del territorio hostil del western en los páramos de esas terminales internacionales. Sabes que hay más terror en algunos aeropuertos que en los aviones, hemos desafiado con mayor éxito la fuerza de la gravedad que la de los prejuicios.

En los años cuarenta del pasado siglo, después de la guerra, el escritor aragonés Ramón J. Sender se refugió en Estados Unidos. Conocía bien la mirada del odio: durante la guerra civil fusilaron a su mujer, Amparo Barayón, y él siempre pensó que había muerto en su lugar. La huella de ese recuerdo terrible impregna su literatura. Relatos fronterizos describe un viaje en autobús por Texas. Allí conoce a una niña enferma de oscuros ojos calcinados por la fiebre, y a su madre. En una parada, los tres entran juntos en un drugstore para comprar aspirinas. Tomándolos por una familia latina, la empleada de la farmacia reacciona como si no estuvieran. Sender escribe: "Nunca había imaginado lo que es no ser nadie. Aquella mujer se negaba a aceptar que existiéramos y lo hacía con una dolorosa naturalidad. No habíamos nacido, no desplazábamos el aire ni ocupábamos lugar. No nos veía. Se negaba a vernos. (...) Yo podía no existir, pero la niña necesitaba ayuda. Ella sí que existía". Ramón se enfurece, grita: acaban de arrojarlos a la orilla áspera de la humanidad. Dos policías les expulsan del establecimiento, sin permitirles comprar los calmantes para Yolanda, la chiquilla de ojos negros. Recuerdas los versos de la poeta mexicana Jimena González, que hoy resuenan con otros ecos: "Alzo la voz para no negarnos,/ porque tenemos nombre/ y no dejaremos que lo olviden".

Sender, como ellas, sabía que el racismo no emerge únicamente ante el color de la piel o

los rasgos que dibujan un rostro. Nadie llama inmigrante a un deportista extranjero de sueldo millonario ni a un prestigioso ejecutivo de otro país. No tenemos problemas con los forasteros, sino con la pobreza. El dinero abre las fronteras, mientras los desamparados llevan vidas apátridas en su tierra natal. Es fácil detectar la discriminación en el ojo ajeno sin ver la aporofobia en el propio. En este mundo del dar para recibir, molestan quienes en apariencia poco pueden ofrecer: refugiados, migrantes, sin techo.

la mirada. Por eso Sender situó su novela El bandido adolescente en Nuevo México, pocos años después del tratado de Guadalupe Hidalgo que anexionó a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano. Allí late el desarraigo de esos habitantes que, de la noche a la mañana, pasaron a ser ciudadanos de segunda en un nuevo país. Ellos no se movieron, se movió la frontera.

Sender transitó en aquella tarde tejana de la orilla privilegiada a los páramos de la intemperie. En realidad, todos somos -sin ex-

Voces en la frontera 1. Caruma Vitable mosa Foro Burkhead 490000 Cayo Ambergnis 0

Los imperios se edifican sobre un cimiento mestizo de desarrollo y barbarie. El historiador Tácito escribió sobre las campañas de los romanos: "a la rapiña, el asesinato y el robo, los llaman por mal nombre gobernar; y donde crean un desierto, lo llaman paz". Guardamos una memoria atravesada por las guerras raciales, las cicatrices de la esclavitud, la apropiación de las tierras de pieles más pobres. Haberlo vivido, ser nadie para alguien, cambia

cepción- descendientes del viaje. Los datos genéticos apuntan en una dirección clara: los ancestros de los humanos modernos vivieron en África hace entre cien mil y doscientos mil años. Fuimos africanos durante una larga etapa del pasado. En ese extraño trayecto histórico, la especie vagabunda desarrolló un cerebro temeroso del diferente. La humanidad comparte esta paradoja disgregadora: nuestra memoria es, a la vez, racista y extranjera.

EL CLIMA

Para hoy

Nublado. Vientos del Noroeste. Mínima: 8 °C. Máxima: 16 °C.

Para mañana

Soleado. Vientos del Norte. Mínima: 9 °C. Máxima: 17 °C.

P12

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Propietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo.\*

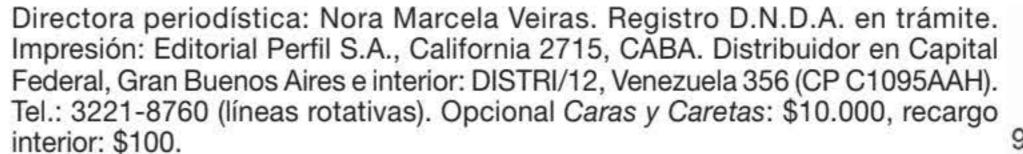

